

# LA POSADA

LA CABRA TIRA A ZAMORA Lácteas Cobreros, en la localidad zamorana de Castrogonzalo, es un ejemplo de innovación y excelencia. Son líderes en producción de leche en polvo de cabra y elaboran un amplio catálogo de quesos de más de 150 referencias con premios internacionales. La empresa procesa diariamente toneladas de leche para consumo infantil en más de 30 países.

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4



Viernes 14 de Junio de 2024. Número: 8.920. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# La remodelación del parque Félix acelera para estar finalizada en octubre

Las obras se encarecieron en 100.000 euros para introducir mejoras en los materiales, por lo que las actuaciones supondrán una inversión final de 596.000€ • Urbanismo ve viable que las reparaciones en la plaza Santiago puedan comenzar este año Pág.2

### SERRAT PREGONA SU ACTIVISMO AL SER INVESTIDO HONORIS CAUSA

Nació charnego y nunca lo ocultó. Cantó en catalán enfrentándose a la censura mientras enarbolaba la lengua de Cervantes a través de sus letras, ya fuesen propias o de los más grandes poetas. Joan Manuel Serrat acabó siendo, sin darse cuenta, un género en sí mismo. Recién investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, disfruta de su jubilación entregado al placer de la lectura. Sigue escribiendo por puro «automatismo», aunque no tiene «intención de grabar». Uno podría pensar que Serrat ya no tiene nada que decir. Quien lo piense, se equivoca. Está jubilado, punto, pero su activismo



## Burgos eleva un 14% la partida para promover la salud y financiar iniciativas sanitarias locales

BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos ha incrementado casi un 14% la partida total de la línea de ayudas destinadas a asociaciones dedicadas a la mejora y promoción de la salud, así como a impulsar iniciativas de carácter sanitario con repercusión en toda la población. En concreto, la cuantía pasa a ser de 164.000€. Pág. 4

Leo Jiménez pone el colofón al elenco de bandas de las fiestas de San Pedro

Pág. 14

## **CASTILLA Y LEÓN**

FOTO: SANTI OTERO

# La Junta denunciará ante los tribunales el «robo» del Gobierno a la Comunidad por perdón de la deuda a Cataluña

Mañueco acusa a Sánchez de ser un «urdidor de desigualdades»: «Roban a Castilla y León»

VALLADOLID El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia que denunciará en los juzgados por el «robo» a Castillay León con el perdón de la deuda a Cataluña. Mañueco llama a Sánchez «urdidor de desigualdades»: «Roban a Castilla y León». Págs. 9 y 10



#### **CULTURA**



El Callejón en Acústico se convierte en un nuevo espacio para la Cultura

# La remodelación de Félix Rodríguez de la Fuente concluirá en octubre

• Las obras en el parque, que se acaban de reanudar, se encarecieron en 100.000 euros para introducir alguna mejora en los materiales, por lo que las actuaciones supondrán una inversión final de 596.000€

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Las obras de remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente se han retomado hace una semana con un nuevo horizonte temporal para su finalización. No será hasta octubre cuando puedan estar acabados los trabajos, en manos de la empresa RFS, después de que hayan estado paradas las actuaciones durante casi cuatro meses (desde el inicio de febrero), para abordar una modificación del contrato.

El concejal de Infraestructuras, el popular Juan Manuel Manso, ha visitado la zona para explicar los pormenores de las actuaciones que quedan por ejecutar y ha recordado que el presupuesto se ha quedado en 596.000 euros, con el IVA incluido, 100.000 euros más con respecto al precio por el que se adjudicaron los trabajos, en términos porcentuales se trata de un 19,5%.

Los técnicos municipales avalaron hace meses un cambio en el pavimento para colocar losetas de mayor grosor para mejorar su durabilidad y mantenimiento posterior.

En estas semanas, los operarios de la empresa han retomado las demoliciones de distintos elementos del parque como es el gresite de una de las fuentes que da a la calle Santiago, así como del hormigón que sustentaba la zona de madera, la parte peor conservada del parque, donde se cambiará la pavimentación y se instalará nuevo mobiliario urbano. En esa parte está previsto sustituir esas maderas por «material pétreo combinado de loseta, adoquín y baldosa» más adecuado para las condiciones de una ciudad como Burgos.

La hoja de ruta, según ha compartido Manso, contempla que, a partir de julio, se reiniciará la parte de reconstrucción. «Empezaremos con las impermeabilizaciones y la otra zona, la zona del parque verde, vamos a empezar con el alicatado de los bancos, con la intención de poner en servicio aquella zona lo antes posible, una vez que se termine con la limpieza», asegura.

Mientras, la otra parte del parque, donde se ubican el resto de las fuentes, hasta la calle Teresa de Calcuta, no podrá ponerse en uso, por motivos de seguridad de las obras, hasta el mes de octubre, momento en el que está prevista su finalización. «De poco sirve poner en servicio una zona con un pavimento nuevo que no tiene el amueblamiento, porque el amueblamiento, como la colocación de los bancos, es lo último que vamos a poner, como ocurre en todas las obras, es el último paso de la rehabilitación», según aclara el edil, que añadía que obras irán avanzando desde la parte más cercana a la avenida Constitución Española, hasta la calle Santiago.

Además, se van a ampliar los alcorques de los árboles del lateral de la calle Teresa de Calcuta «porque están reventados por las raíces», según contempla el proyecto que proviene del pasado mandato socialista.

Durante la visita a los trabajos, Manso ha lamentado los problemas causados a los vecinos del barrio por esta paralización de las obras y el consiguiente retraso en su finalización, ya que la idea original es que hubiera estado terminada para esta primavera, en cuanto que el plazo de ejecución era de cuatro meses y se iniciaron el pasado noviembre.

«Sentimos mucho el retraso que hemos tenido, pero los imponderables administrativos son los que son y, por tanto, es muy difícil hacer las cosas más deprisa cuando hay que cumplir una serie de trámites de aprobación», dijo, ya que hay que recordar que cuando se pararon las actuaciones a comienzos de febrero se apuntaba que se podría reactivar a finales de ese mes.

#### PLAZA VEGA

El concejal de Infraestructuras ha dado a conocerlos planes del bipartito, según los cuáles, sopesan la idea de negociar la compra del solar de la plaza Vega para construir un nuevo edificio para dependencias municipales, ante la falta de espacio que existe en el de Plaza Mayor. «Todavía es el cuento de la lechera», ha asegurado Manso, ya que advierte que todo está en una fase muy inicial y con muchas trabas, puesto que parte del suelo está afectado por un gran concurso de acreedores, el que afectó a la empresa Aragón Izquierdo que proyectaba allí una manzana de viviendas. Otra parte del solar tiene varios propietarios con quienes también habría que conversar.



En estas semanas los trabajadores están centrados en las demoliciones en el parque Félix Rodríguez de la Fuente. TOMÁS ALONSO

# Urbanismo ve viable que las reparaciones en la plaza Santiago puedan comenzar este año

El proyecto se entregará al Ayuntamiento de Burgos finales del próximo mes de julio

#### N. ESCRIBANO BURGOS

 $Las \, reparaciones \, de \, las \, goteras \, y \, de$ las grietas existentes en la plaza Santiago podrían comenzar antes de que acabe este ejercicio de 2024. El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, lo ve viable, ya que el bipartito dejó partida presupuestaria para este año y el proyecto de obras está en fase de redacción.

Durante una visita al parque Félix Rodríguez de la Fuente, el popular ha repasado los avances que se han ido dando en los últimos meses. Así, ha recordado que la empresa EiC está redactando un nuevo proyecto para solucionar las filtraciones de agua desde el exterior de la plaza hasta el garaje subterráneo y, según aclaro, tienen tiempo para entregarlo hasta finales del próximo mes de julio.

Además, el equipo de Gobierno ha dado el visto bueno al contrato para la asistencia técnica para estos trabajos. En este caso, se ha decidido confiar para estas tareas en el grupo de investigación de la Universidad de Burgos, Ausinco, que fue el contratado durante el anterior mandato para identificar los problemas por los que tras la remodelación no se acabó con las goteras y estudió la aparición de grietas en el pavimento.

Estos expertos evaluarán el proyecto para comprobar su calidad técnica y emitirán un informe que podría estar en un plazo de ocho días, según las previsiones que maneja el edil. «Entre mediados y finales de septiembre podríamos tener el informado desde las áreas municipales y entonces estaremos en disposición de licitar la obra», apunta, a la vez que añade, que no puede garantizar que la obra se ejecute por completo antes de acabar el año, pero sí ve factible que se inicie.

Según recuerda, es el interés que tiene el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, «porque si no tendríamos que volver a presupuestarlo para el año que viene, reiniciar el procedimiento y nos retrasaría un poco más la obra que tanto esperan los vecinos». El área de Urbanismo espera acotar los gastos y que no se dispare excesivamente, pero solucionando los problemas. La reserva de fondos para esta finalidad llega a los 250.000 euros, incluidos en la modificación presupuestaria realizada este ejercicio.

# El Ayuntamiento contratará a ocho personas con el plan de empleo

Los propietarios del edificio de la calle Santa Clara 24 han solicitado que se inicie el trámite de expropiación de este inmueble donde iría una plaza pública

### N. ESCRIBANO BURGOS

La Junta de Gobierno acaba de aprobar el proyecto del área de Personal para incorporar a 8 trabajadores a través del plan de empleo de la Junta de Castilla y León, en una convocatoria que se denomina 'Quintel'.

Según ha explicado la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, el coste total de esta iniciativa laboral es de 152.485 euros, de los cuales 96.425 se corresponden con la aportación que realizaría la administración regional en caso de dar el visto bueno a la propuesta. El Ayuntamiento tendría que destinar otros 56.060 euros para hacer frente a las contrataciones.

El planteamiento municipal permitiría incorporar a cinco personas para el mantenimiento de instalaciones y edificios, así como para medio ambiente y otras tres para el área de Festejos. En concreto, se plantea la contratación de un oficial de primera, un oficial de segunda y tres peones especialistas. Y para la supervisión de los eventos de calle, la mejora de las actividades en los sectores culturales y turísticos y el refuerzo administrativo se busca un técnico de festejos, un técnico de gestión y un auxiliar administrativo.

El área de Personal ha denominado a esta propuesta de incorporación de personal «proyecto para contribuir a mejorar el seguimiento y supervisión de las actividades en el sector turístico y cultural de la ciudad y mejorar las instalaciones y espacios municipales». La Consejería de Empleo tiene abierta la convocatoria hasta el 18 de junio y se prevé que en un máximo de dos meses pueda estar resuelta y en el caso de ser favorable se incorporaría el personal a la mayor brevedad.



El plan general contempla nuevos espacios para el peatón entre Santa Clara y doctor Fleming. SANTI OTERO

El programa Quintel está destinado a personas demandantes de empleo menores de 35 años, preferentemente con déficit de formación, y a mayores de 45 años y personas en desempleo de larga duración, con especial atención en aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo. Los contratos que se ofrecen son de 6 meses.

## VESTUARIO POLICÍA LOCAL

Por otro lado, durante la reunión semanal del bipartito se ha abordado la aprobación de los pliegos del contrato de suministro de vestuario para la Policía Local por un periodo de cuatro años. El área de Seguridad Ciudadana detectó la necesidad de adquirir tanto uniformes como calzado a partir de quejas por parte de los responsables sindicales. «Las quejas estaban más que justificadas», ha dicho Ballesteros que ha informado de que el precio base de licitación será de 625.000 euros.

### **EXPROPIACIÓN**

En otro de los puntos del orden del día se ha visto la petición de expropiación a iniciativa de sus dueños del inmueble ubicado en el número 24 de la calle Santa Clara. Durante el pasado mandato, ya se hizo público que existía interés municipal por la expropiación de los números 22 y 24 para crear en ese espacio una plaza pública que comunique con la calle Doctor Fleming, sin embargo no se llegó a concretar el expediente. En este caso, son los propietarios los que demandan al Ayuntamiento de Burgos que dé los pasos oportunos, aunque de momento afectaría a la parcela que se corresponde con el número 24.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado el plan de Seguridad y Salud para las obras de urbanización del barrio de San Cristóbal que se corresponden con el Área de regeneración Urbana. La previsión del bipartito es que los trabajos comiencen el 1 de julio.

## El reparto de pañuelos a beneficio de la AECC se inicia el 24 de junio

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Poco a poco se van desvelando nuevas fechas de interés para las fiestas de San Pedro. Así, por ejemplo, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha informado de que los pañuelos de fiestas se repartirán desde el próximo 24 de junio en los bajos de Teatro Principal. El precio será el habitual de 1 euro, que irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.

Por otro lado, la versión online del programa de fiestas se podrá descargar desde el 17 de junio, el próximo lunes, mientras que el formato físico con su cuardenillo con todos los actos para los días, entre el 27 y el 3 de julio, se pondrá a disposición de los ciudadanos desde el jueves 20 de junio, con una semana de antelación.

Los programas se distribuirán en los lugares habituales tanto en el Teatro Principal como en el resto de edificios municipales, desde la sede de Plaza Mayor, hastalos centros cívicos para acercarlos a todos los barrios.

Por otro lado, este miércoles se desvelaba que el viernes 28 de junio se desarrollará la Cabalgata de Fiestas, durante una visita que realizaba la alcaldesa, Cristina Ayala, a las naves del polígono Burgos Este donde están diseñando siete de las nueve carrozas. Finalmente, saldrá desde la Casa de Cultura de Gamonal a las 21.30 horas y tomará el camino habitual de siempre, por la calle Vitoria para acabar en la Plaza de Mío Cid. La hora de partida está pensada para que puedan comenzar a lucir las carrozas con el montaje de iluminación.

# El botón del pánico comenzará a funcionar en torno a San Pedro

Ballesteros afirma que no hay descoordinación entre PP y Vox

#### N. E. BURGO

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha asegurado que el botón del pánico, la herramienta del Ayuntamiento de Burgos destinada a mujeres en riesgo de sufrir una agresión física, psicológica o sexual, comenzará a funcionar en modo prueba en fechas próximas a las fiestas de San Pedro.

Con esta aseveración quiso salir al paso de las críticas realizadas este miércoles por la concejal socialista, Estrella Paredes, que daba a conocer que a la oposición se le había indicado que la aplicación se pondría en marcha el 3 de junio. «Seguimos a la espera», afirmó la socialista, que hizo ver que el problema podría estar en una descoordinación entre el área de Seguridad Ciudadana en manos de Vox y la Gerencia de Servicios Sociales, bajo la responsabilidad del PP.

«No hay ningún tipo de descoordinación entre Servicios Sociales o la concejala que les habla, y Seguridad Ciudadana y el concejal Ignacio Peña, al revés. Es decisión de ambos servicios que se ponga en funcionamiento lo antes posible», dijo Ballesteros para acallar a la edil del PSOE.

La popular ha recordado, como ya publicó este periódico, que estos dispositivos tenían una «serie de deficiencias en cuanto a la seguridad que podíamos proveer a las mujeres que tengan este dispositivo». Por este motivo, se han producido los retrasos y señala que se ha hablado con la empresa que los diseñó para solventar esta cuestión. Hay 13 mujeres que están esperando que se les entregue el dispositivos desde el pasado noviembre.



El botón del pánico cuenta con un dispositivo bluetooth TOMÁS ALONSO

# Crece un 14% la partida destinada a Voluntarios de Cruz Roja iniciativas de promoción de la salud amenizan la estancia en

El plazo para acceder a esta línea municipal de subvenciones acaba el 19 y repartirá 164.000 euros / Sanidad revalida su convenio con Alcer, ELACyL y Donantes de Sangre

#### L. BRIONES BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos ha incrementado casi un 14% la partida total de la línea de ayudas destinadas a asociaciones dedicadas a la mejora y promoción de la salud, así como a impulsar iniciativas de carácter sanitario con repercusión en toda la población. En concreto, la cuantía pasa de los 144.000 euros repartidos en 2023 a los 164.000 'en juego' en el ejercicio en curso, tal y como consta en las bases publicadas el pasado 30 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

A esta convocatoria podrán concurrir todas las entidades que cumplan los requisitos señalados por la Concejalía de Sanidad y presenten su solicitud antes del 19 de junio, según precisaba ayer la responsable del área, Milagros del Campo.

Las actividades susceptibles de financiación-con un máximo de 12.000 euros- deberán desarrollar programas vinculados con el fomento de estilos de vida saludables, el apoyo a asociaciones de enfermos o familiares, la estimulación precoz, la rehabilitación educativo-asistencial, los avances en la calidad de vida, la promoción de la integración y de la autonomía de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, así como el impulso de factores de protección y prevención frente a riesgos para la salud.

También permanece abierto el plazo para concurrir a las ayudas dirigidas a entidades que fomenten la adopción de animales abandonados y desamparados. En este caso la cuantía total se mantiene en 20.000 euros y la fecha límite para reclamar este apoyo es el 23 de junio.

Del Campo facilitaba estos datos



Francisco Javier Sancho, de Alcer, la concejal de Sanidad, Milagros del Campo, y Ainara Benítez, de ELACyL. ECB

en la firma de los convenios nominativos que el Ayuntamiento de Burgos mantiene con distintas agrupaciones del ámbito sanitario.

Así, la edil revalidaba con su rúbrica los acuerdos con la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) de Burgos y con la Asociación de Afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL), con sede en la ciudad, por importe ambos de 20.000 euros, y con la Hermandad de Donantes de Sangre, que recibirá 7.000 euros. En suma, la edil comprometía 47.000 euros que servirán para incidir en campañas de sensibilización y mejorar la atención que cada

entidad presta a sus asociados. En concreto, el vicepresidente de Alcer, Francisco José Sancho, detalló que este dinero se emplea en cubrir par te de los gastos de su programa de atención integral a las personas con enfermedad renal. La agrupación tiene contratadas con tal propósito a tres personas «muy cualificadas», que asumen labores de coordinación, trabajo social y nutrición, además de contar con los servicios de fisioterapia y psicología.

Además, la asociación local imparte charlas, organiza talleres y dedica no pocos esfuerzos a concienciar sobre la importancia de la donación de órganos.

Por su parte, Ainara Benítez, vicepresidenta de ELACyL, explicó que toda aportación contribuye a mejorar la vida de los afectados por esta enfermedad degenerativa y sus familias, a los que la agrupación procura apoyo y terapias rehabilitadoras. Indicó que en la actualidad cuentan con 110 socios, de los que 21 son casos diagnosticados en Burgos. «El dato es muy variable, hace poco perdíamos a dos y hoy mismo se han incorporado tres», precisaba.

La Hermandad de Donantes de Sangre, presidida por Francisco del Amo, destinará su aportación a campañas de sensibilización para la captación de nuevos donantes.

# Pediatría

#### RURGOS

El Complejo Asistencial Universitario de Burgos ha firmado un acuerdo para recibir a voluntarios de Cruz Roja un día a la semana. Realizarán diferentes actividades con los niños ingresados en pediatría. La primera toma de contacto tuvo lugar el pasado miércoles y fue todo un éxito. «Un total de ocho niños y niñas disfrutaron de una tarde entretenida realizando diferentes actividades como la decoración de mandalas o jugar con juegos de mesa», explicaron desde el centro hospitalario.

De este modo, aprovechando el final del calendario escolar por vacaciones de verano, se inicia esta planificación que tendrá lugar, de forma periódica, semanalmente, en horario de tarde. Está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los o y los 17, con el objetivo de mejorar su estancia durante los periodos de ingreso en el HUBU.

El desarrollo presencial de esta iniciativa incluye actividades lúdico-educativas en forma de sesiones con los menores dirigidas a dinamizar y fomentar acciones como animación, manualidades, expresión artística, actividades musicales, juego libre, juegos cooperativos, juegos de mesa o videoteca. También ofrecerá acompañamiento, es decir, sesiones dirigidas a acompañar al menor en momentos en los que sus familiares no están presentes por diferentes motivos.

«Con este proyecto se continúa avanzando en la humanización de la estancia de los pacientes, sobre todo, en servicios como Pediatría», afirman desde el complejo.

# La Asociación Contra el Cáncer visibiliza su labor

60 voluntarios en 21 mesas distribuidas por la ciudad piden el apoyo de los burgaleses

60 voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer de Burgos, distribuidos en hasta 21 puntos de la ciudad, hacían posible ayer la tradicional campaña de cuestación de la entidad. Más allá de recabar apoyo económico para desarrollar sus actividades, que siempre es bienvenido, la cita persigue «ante todosalira la calley que sevea lo que hacemos», aseguraba su presidente, Eduardo González. Explicaba que la proximidad con la multitudinaria marcha solidaria recién celebrada resta aportaciones, pero incidía en la importancia de llevar su mensaje a los burgaleses «y que sepan que su apoyo nos permite investigar y mejorar la calidad de vida de los pacientes»

Aumentar la supervivencia de los diagnosticados con esta enfermedad -uno cada dos minutos en España- es el empeño de la AECC. El reto, de hecho, es superar el 70% en 2030. Las tasas actuales oscilan entre el 55% mas culino y el 62% femenino.



Una voluntaria agradece la aportación de una mujer a la lucha contra el cáncer. SANTI OTERO

# La Guardia Civil investiga a un feriante por vender ropa falsa en la Feria de Lerma

Los agentes se han incautado de un total de 2.900 prendas carentes de factura que justificaran su trazabilidad, con un valor en el mercado legal de 461.000 euros

La Guardia Civil ha investigado a M.L., de 45 años, como presunto autor de los delitos de contrabando y contra la propiedad industrial e intelectual, al poner a la venta prendas de ropa de marca falsificada.

El pasado 1 de mayo, durante la 62ª Feria Nacional de Maquinaria Agrícola y del Automóvil de Lerma, se desarrolló un amplio dispositivo policial de seguridad, diseñado por la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos con el despliegue de un importante número de medios materiales y personales de distintas especialidades del Cuerpo, entre los que se hallaban efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras Aduana de Villafría en prevención del contrabando

Durante la inspección al mercadillo, un determinado puesto llamó la atención de los agentes, debido a la amplia superficie que ocupabay el elevado volumen de prendas textiles expuestas, atendido por cuatro personas que fueron identifica-

Una primera inspección visual del género -de diferentes y aparentemente contrastadas marcas comerciales registradas, deportivas y de vestir-les hizo recelar, al comprobar la textura y baja calidad del tejido, su deficiente acabado y los precios, llamativamente 'fuera de mercado' por encontrarse muy por debajo de su lógica oferta.

Se requirió al responsable, allí presente, para que aportase facturas acreditativas de la adquisición, o cualquier otro documento que amparase su lícita tenencia, trazabilidad o



Ropa incautada por la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL

importación del género exhibido, que no pudo mostrar por no poseer-

Las indagaciones siguientes aclararon que todas las camisetas, sudaderas, polos, pantalones cortos y equipaciones deportivas habían sido obtenidas por internet en el mercado asiático, carentes de toda acreditación, por lo que la mercancía fue incautada ese día, bajo el correspondiente acta de aprehensión.

La investigación subsidiaria -bajo la doble sospecha de un posible delito de contrabando y de que los artículos fueran imitaciones o falsificaciones del producto original- ha corroborado la creencia inicial, al verificarse su origen fraudulento.

El informe pericial solicitado y emitido por las marcas perjudicadas ha demostrado que se trata de falsificaciones; tras la denuncia de tres de estas firmas, a M.L., además de un delito de contrabando también se le ha imputado un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

Estas 2.900 prendas -en el supues-

to de ser auténticas-tendrían un valor en el mercado legal superior a los 461.000 euros, por lo que se han instruido diligencias que han sido presentadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.

La Comandancia continuará con las inspecciones de mercadillos para prevenir, detectar y combatir el comercio ilícito de falsificaciones de ropa, calzado y complementos en la lucha contra el contrabando y la venta de artículos que vulneran la patente de marca.

# Detenido tras robar de madrugada en una cafetería del centro

Una empleada dio aviso a la Policía Nacional al percatarse del hecho cuando abría el local, siendo detenido poco

#### BURGOS

La Policía Nacional de Burgos ha detenido durante la mañana del pasado 26 de mayo a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una cafetería del centro de la ciudad. Presuntamente unas dos horas antes había penetrado en su interior, fracturando el cristal de la puerta trasera del local

Una empleada advirtió el hecho

cuando abría el establecimiento a las 8.30 horas y avisó a la Policía Nacional, que logró detenerle poco tiempo después. Sobre las 9 horas, el presunto autor era localizado y detenido por otra patrulla mientras intentaba sustraer una bicicleta en la Plaza del Mío Cid, con parte del dinero y monedas sustraídas en los bolsillos.

Como este hombre presentaba cortes en las manos y restos de sangre, los agentes sospecharon sobre su posible participación en el robo dentro de la cafetería, y practicaron gestiones respecto de las cámaras de seguridad que hubieran podido captar el ilícito penal y su responsabilidad en el mismo.

Dichas gestiones fueron positivas, por lo que esta persona fue detenida y trasladada bajo custodia policial. Primero al hospital para ser atendido de sus lesiones, negándose a ello ante los facultativos, y posteriormente a dependencias po-

Los agentes de la Brigada de Segu $ridad\,Ciudadana\,pudieron\,comprobar$ un interior del establecimiento con importantes destrozos materiales, tanto en la barra como en la cocina interior. El presunto autor se había llevado el cajón de la caja registradora, pero previamente había dejado todo revuelto, rompiendo y tirando al suelo cuanto se encontraba a su paso.

Según la denuncia presentada con posterioridad por los dueños, estos daños afectaron al monitor del ordenador, a la caja registradora, a la campana extractora y también a la instalación eléctrica y de fonta-

Durante esa misma mañana y poco después, un empleado municipal de limpieza localizaba en la vía pública -muy cerca del lugar del robo-el cajón de la registradora que el detenido se había presuntamente llevado. Se lo dio a una dotación de la Policía Local de Burgos, que a su vez lo entregó a la Policía Nacional para constancia en las diligencias practicadas, ya entregadas a la Autoridad Judicial.

Por último, se significa que al detenido por estos hechos le constan en su haber numerosos antecedentes policiales previos, en particular por robos con fuerza en las cosas y robo con violencia/intimidación.

## Detenido por provocar daños en una furgoneta en la calle Briviesca

La Policía Local ha detenido a un hombre, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de daños intencionados en un vehículo estacionado en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado sábado cuando sobre las 7:30 horas se recibió un aviso al teléfono de emergencia 112, en el que se informaba sobre los daños causados en una furgoneta que estaba aparcada en las proximidades de la calle Briviesca.

De inmediato los agentes, que ya estaban por las inmediaciones, se pusieron al habla con el testigo presencial de los hechos, que informó cómo había observado a un joven que se lanzaba en repetidas ocasiones contra un vehículo estacionado, generándole daños de cierta entidad, aportando también la descripción física de este joven.

Comenzó entonces un patrullaje preventivo por la zona, siendo localizado el joven en la calle Briviesca, procediendo a su identificación. Mientras tanto se presentó el testigo en el lugar, identificando al autor de los daños provocados en el vehículo. Los agentes, que en un primer momento no pudieron identificar al autor por carecer de documentación y al determinar que los daños generados en el vehículo son constitutivos de un presunto delito grave de daños, se procedió a la detención de este hombre de 26 años, que ingresó en los calabozos y quedó a disposición judicial.

#### AYTO. VILLASUR DE HERREROS

INFORMACION pública de solicitud de autorizacion ue uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanística para la ejecución del proyecto de construcción de linea eléctrica aérea a 13,2/20 ky, alimentación a nuevo centro de transformación TOWER ES090234 50 kW a en el término municipal de Villasur de Herreros (Burgos). Por este Ayuntamiento se está tramitando la autorización de uso excepcional en suelo vistico y la correspondiente licencia urbanística para la realización de linea eléctrica aérea a 13,2/20 ky, alimentación a nuevo centro de transformación TOWER ES090234 50 kWA 50 kWA en el término municipal de Villasur de Herreros (Burgos) que se va a realizar en las parcelas 1542, 15430 y 9009 del poligono 501, por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enen, se convoca, por plazo de velnte das trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por Jazo de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del presente anuncio:

1. Organo que acuerda la información pública: Alcaldía.
2. Expediente 155/2024. Proyecto de construcción de línea eléctrica aérea a 13,2/20 kv, alimentación a nuevo centro de transformación TOWER ESO90234 50 kVA 50 kVA en el término municipal de Villasur de Herreros (Burgos).
3. Ambito de aplicación: Villasur de Herreros y Burgos.
4. Identidad del Promotor: American Tower España SL.
5. Duración del periodo de información pública: Plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación el presente anunció en el Boletio Oficial de Castilla y León.
6. Consulta del instrumento o expediente: Oficinas municipales de Villasur de Herreros de 9,00 a 15,00 horas de lunes a viemes y en la sede electrónica del Ayuntamiento https:// villasurdeherreros.sedelectronica.es/info.0
7. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerendas y cualesquiera otros documentos: Oficinas municipales de Villasur de Herreros de 9,00 a 15,00 horas de lunes a viernes, sede electrónica del Ayuntamiento https://villasurdeherreros.sedelectronica.es/info.0 o por cual-quiera de las formas establecidas en le Ley de Procedimiento. Villasur de Herreros 3 de 1004

quiera de las formas establecidas en le Ley de Proced Villasur de Herreros, 13 de junio de 2024. El Alcalde, Fdo.: JAIME FERNANDO TORRES CASTILLA.

# Joan Manuel Serrat: Honoris Causa y «faro de diferentes generaciones»

La Universidad de Burgos doctora al cantautor catalán ensalzando sus «valores» humanos y su talento «multifacético y pluridimensional»

#### **DIEGO SANTAMARÍA BURGOS**

«Has luchado contra la opresión y eres un icono de la libertad en países que han sufrido terribles dictaduras. Al mismo tiempo, algunos ignorantes de la historia y del término te han llamado fascista por argumentar y defender opiniones contrarias a las tuyas. Sin embargo, nadie ha conseguido hacerte renunciar a la única lealtad que perdura: la fidelidad hacia ti mismo».

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) ya es doctor Honoris Causa de la Universidad de Burgos (UBU). Y no pudo tener mejor recibimiento. Por las palabras del rector, Manuel Pérez Mateos, que se deshizo en elogios hacia quien considera un «faro de diferentes generaciones». Por los aplausos a rabiar de los asistentes que no eran pocos- a su acto de investidura. Y también, cómo no, por el acompañamiento de viejos amigos, con los que ya comparte título honorífico, como Iñaki Gabilondo o Juan José Laborda.

El entusiasmo de Pérez Mateos, ayer durante su discurso, era evidente. Se notaba a la legua que es fan de Serrat y lo dejó claro desde el principio. «Recuerdo que en mi adolescencia y juventud se agolpaban aceleradamente sentimientos que no sabía identificar. Y de repente, cuando escuchaba alguna de tus canciones, Joan Manuel, la emoción se materializaba». Dicho esto, no pudo evitar acordarse de Tu nombre me sabe a hierba y Lucía, canciones con las que se sintió profundamente identificado al conocer y despedirse de su primer amor.

Más allá del afecto personal, el rector matizó que el nombramiento de Serrat como doctorado se debe a múltiples razones. Entre ellas, el hecho de compartir con la UBU una serie de «valores» como «las buenas maneras, la sensibilidad, la diversidad y la empatía». Antes de hacer hincapié en este aspecto, Pérez Mateos quiso poner de manifiesto que el autor de Mediterráneo ha demostrado con creces que «es posible y muy saludable no sentirse extranjero en ningún lugar», del mismo modo que se puede «hablar dos y idiomas a la vez y no estar loco, aunque en diversas ocasiones algunos se hayan empeñado en que decantaras por uno».

Tampoco desaprovechó la ocasión el principal anfitrión de la Universidad de ensalzar el «compromiso» social de un artista que siempre fue «rotundo y firme abrazando múltiples y diversas identidades». Serrat nunca compartió la dicotomía territorial que tanto preconizan los nacionalismos y eso le permitió ser «coherente». Aparte, «defiendes algo tan esencial para la humanidad como la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida y perseguir la justicia social y económica», apostilló Pérez Mateos antes de sentenciar que «es un derecho y una obligación reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse». Y añadió, mirando de reojo al pasado sin perder de vista el presente, que «no sabemos cuál es el camino, pero sí sabemos el camino que no debemos volver a tomar».

Desde un plano estrictamente musical, el rector se encomendó a Joaquín Sabina. Según sus propias palabras, el de Úbeda «acertó plenamente cuando dijo en aquella canción, Mi primo el nano, que compuso sobre ti: Tengo yo un primo que es todo un maestro de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro'». A continuación, subrayó que el arte de Serrat es «multifacético y pluridimensional», capaz de tejer melodías que recogen «bellas y necesarias palabras de algunos de los poetas y escritores más ilustres de nuestra literatura». Así fue como el Noi del Poble-Sec se convirtió, como que no quiere la cosa, en «el mejor publicista de los poemas de Antonio Machado o Miguel Hernández».

La cara de Serrat lo decía todo. No es su primer Honoris Causa, pero los discursos que precedieron al suyo conmueven a cualquiera. Estaba, como no podía ser de otra manera, «sumamente orgulloso y feliz» de regresar a Burgos.



Joan Manuel Serrat y Manuel Pérez Mateos, rector de la UBU. SANTI OTERO

«He dedicado gran parte de mi vida a escribir canciones y a cantar. De otros aprendí este oficio, de otros que antes lo aprendieron de otros, y me estimula pensar que tal vez con mi

trabajo he podido aportar algo que ayude al aprendizaje de los que siguen». Tras este arranque, Serrat confesó sentirse «parte de una cadena». Porque esta distinción, a su juicio, no

# «La amnistía es el camino de convivencia entre las diferentes formas que hay de entender el país»

El autor de 'Mediterráneo' se moja sobre el cambio climático, la inmigración y la guerra

## D. SANTAMARÍA BURGOS

Nació charnego y nunca lo ocultó. Cantó en catalán enfrentándose a la censura mientras enarbolaba la lengua de Cervantes a través de sus letras, ya fuesen propias o de los más grandes poetas. Joan Manuel Serrat acabó siendo, sin darse cuenta, un género en sí mismo. Recién investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos (UBU), disfruta de su jubilación entregado al placer de la lectura. Sigue escribiendo por puro «automatismo», aunque no tiene «intención de grabar».

Uno podría pensar que Serrat ya no tiene nada que decir. Quien lo piense, se equivoca. La razón por la que ni se plantea pisar un estudio de grabación obedece, sobre todo, a su desapego de la industria discográfica actual. Está jubilado, punto, pero su activismo prevalece. El Noi del Poble-Sec opina con total libertad, guste o no. Le han llamado de todo, tanto unos como otros. Poco le importó y menos ahora. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo de diablo, mejor explicarlo por si las moscas, es una metáfora.

Otra vez en Burgos, tierra que ha pisado mil veces pero de la que poco ha disfrutado por cuestiones de agenda. Serrat responde con honestidad a cualquier pregunta. Le cae una sobre la Ley de Amnistía. Tema peliagudo, pero da la impresión de que no le pilla desprevenido. De entrada, aboga por «separar lo que es el conflicto catalán y dónde están las raíces». Después, sin marear la perdiz, define los indultos como «una posibilidad grande para que el suflé baje y se allane el camino de convivencia entre las diferentes formas que hay de entender el país». En su opinión, la aplicación del 155 fue un «despropósito» porque «en vez de acudir los bomberos, acudieron los pirómanos

«Soy partidario de tratar de entender al que piensa y actúa de manera diferente a la mía». La réplica de Serrat, a cuento de la amnistía, se puede extrapolar a otras cuestiones como los recientes resultados de las elecciones europeas. En cierto modo, entiende que en muchos países se haya «acentuado mucho una respuesta positiva a fuerzas de ultraderecha». La historia, como bien dice, tiene la «mala costumbre de repetirse» y sabe que en determinados contextos hay «tiranos que aprovechan estas situaciones para comerle el terreno a las democracias»

Tal y como está el patio, su mensaje es claro: «Los demócratas debemos estar atentos y tratar de corregir los errores». Menos zancadillas y más «defender la tolerancia y la libertad». Solo así, concluye, será posible «encontrar nuevos caminos y formas para que (las democracias) se vayan renovando y avanzando constantemente».

Ya en su discurso de investidura, Serrat se guarda unos cuantos ases

(activistas) en la manga. La patria, que para su madre Ángeles estaba «allí donde comían sus hijos», se encuentra para él en «los caminos». Cataluña, España, Latinoamérica... También el Mediterráneo, por supuesto. En ese mar inmenso que tanto le ha inspirado y que «otrora fue cuna del pensamiento y parte de culturas», miles de personas se han dejado la vida.

«¿Dónde quedará la patria de esta gente?», se pregunta aquel nen de Barcelona (después pibe en Buenos Aires) frente al paraninfo de la UBU completamente abarrotado. «Ellos solo caminan. Caminan donde los llevan sus zapatos, empujados por la guerra, la pobreza o el impacto climático que convirtió sus hogares en un lugar inhabitable». Inconscientemente, o quizá no, Serrat le está diciendo a más de uno que deje de joder con la pelota.

Ni es científico ni se las da de experto, pero pone «atención a las palabras de los que saben». Voces autorizadas que «desde hace tiem-



se limita a reconocer los méritos de una sola persona sino también los de «un colectivo de mujeres y hombres que, con su obra, dignifican poética y musicalmente la canción». Por eso, no dudó en compartir su Honoris Causa, que no es el único, con quienes defienden a capa, corazón, partitura y espada «el valor de la música y la fuerza de la palabra».

po avisan del peligro que comporta la excesiva dependencia de esta sociedad con los combustibles fósiles». Las consecuencias, advierte, ya se hacen notar. Hasta el punto de que «el cambio climático provoca ya más desplazamientos que las guerras».

En un mundo con severos «problemas de intolerancia» y «tragedias espectaculares», al autor de *Penélope* le inquieta la «inmediatez» con la que se propaga -y manipula- la información. Las noticias, cada vez más «fugaces y ligeras», se han convertido en un mero objeto de consumo. Usar y tirar, una y otra vez. «Lo que pasó ayer pasa al fondo del armario». Un ejemplo: «la brutal historia del pueblo palestino hace un mes estaba en primera página». ¿Y ahora?

No todo es política. Serrat es músico ante todo. Lo fue contra todo pronóstico y nunca dejará de serlo. Sus himnos forman parte de la historia de España y reconoce que cada cual es «el resultado de un tiempo y de unos sucesos». No en

vano, considera que «la importancia de un texto o de una canción la da su permanencia». Puede estar tranquilo en ese sentido. Aún así, se empequeñece a sí mismo al recordar que «la poesía de Quevedo tiene más siglos que *Mediterráneo* y es absolutamente perfecta, moderna y adecuada».

El mejor nombramiento que ha recibido Joan Manuel Serrat como doctor Honoris Causa es el último. Lo mismo le pasa con los besos. Carpe diem y eterno agradecimiento a la UBU. Ahora, con tiempo libre de sobra, espera completar la lista de sitios que le quedan por visitar en Burgos: enclaves «maravillosos» desde las joyas del «gótico» hasta el «Museo de la Evolución Humana». Lo habitual, durante sus seis décadas de trayectoria, era «comer en Ojeda, echar la siesta, tocar y volver a Madrid». Eso se acabó y, por lo tanto, ya no tiene excusa. Menos aún después de comprobar que, hoy más que nunca, la ciudad le recibe con los brazos abiertos.

# El CSN realiza en Garoña 13 inspecciones sin incidentes en el desmantelamiento

La central, parada desde 2012, acomete el periodo inicial de desmantelamiento tras el traspaso de su titularidad a Enresa

#### BURGOS

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizó el pasado año 13 inspecciones en la central de Garoña y se categorizaron seis hallazgos, que fueron considerados todos ellos de muy baja importancia para la seguridad.

Asimismo, indicó que a lo largo de 2023 la central no notificó incidencias y que, dado que el funcionamiento global estuvo dentro de la normalidad, no fue necesario requerir la adopción de ninguna acción adicional a las ya establecidas en los planes de trabajo y en los programas de seguimiento y supervisión que el regulador lleva a cabo.

Por lo que respecta a la vigilancia radiológica ambiental, la jefa de proyecto aseguró que la calidad radiológica del medioambiente en el entorno de la central estuvo dentro del rango de valores históricos habituales. Asimismo, invitó a los asistentes a consultar a través de la web del organismo, entre otros datos, los referentes a los estados operativos de las centrales nucleares que operan en España, así como los niveles de radiactividad en la atmósfera en tiempo real.

El CSN participó en la reunión del Comité Local de Información de la central nuclear para presentar a la ciudadanía y a las distintas entidades de la zona los aspectos más re-



Reunión del Comité Local de Información de la central. ECB

levantes relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación durante el pasado año. La central, parada desde 2012, se encuentra actualmente en su primera fase desmantelamiento tras el traspaso de su titularidad a Enresa.

Este encuentro anual, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha permitido al más de medio centenar de asistentes conocer con detalle el proyecto de desmantelamiento aprobado por dicho ministerio en julio de 2023, así como el papel del regulador en las diferentes etapas de este proceso.

A este respecto, la jefa de proyecto de la central, Sofia Luque, recor-

dó que el CSN supervisa y controla el funcionamiento de las centrales, tanto en operación como en desmantelamiento. Luque detalló los diferentes mecanismos con los que el organismo cuenta para ello, destacando la labor primordial de los inspectores residentes, encargados de realizar un seguimiento diario en la propia planta.

El encuentro, presidido por el subdirector general de Energía Nuclear del MITERD, José Manuel Redondo, permitió también al alcalde del Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza, repasar los hechos más significativos ocurridos en el municipio. Asimismo, el director de la instalación, Manuel Ondaro, informó sobre el funcionamiento de la central.



SANTI OTERO

## JORNADA DE TECNOLOGÍA Y MUNDO RURAL

El monasterio de San Agustín acogió ayer la jornada 'Aplicando tecnología en el mundo' para difundir las oportunidades de la aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural, y más concretamente, sobre la gestión inteligente de servicios públicos. Se mostraron proyectos e iniciativas que se están desarrollando por diferentes Administraciones Públicas y empresas.



Daniel posa en su Wine Truck con su mujer, Cheryl. ECB

# De periodista a 'rey de los bocadillos temáticos'

La primera Wine Truck de España está en la Ribera del Duero

### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Es periodista pero en el año 2018 tomó una decisión que le cambió la vida. Esta es la historia de Daniel Huerta Pita, el dueño del primer Wine Truck de España, especializado en vino y maridajes, y está en la Ribera del Duero. «Cuando decidí dar el salto y enfocar mi carrera al mundo del vino, me profesionalicé e hice un postgrado universitario en Sumillería y Cultura del vino. Luego estuve trabajando en bodegas, dando catas y visitas, un servicio que aún mantengo, así como catas maridajes privadas en domicilios o cumpleaños. La verdad es que estoy feliz», asegura

Suvida ahora depende de los eventos que le contraten. «He estado en Sonorama, en conciertos, bodas, pueblos... Este fin de semana me han contratado en la salida de la iglesia de una boda y luego estaré también en las fiestas de Campillo», avanza.

El primer paso fue comprar la furgoneta, la típica Citroën de los años 20 pero creada en el siglo XXI. «La compré a una empresa de Zaragoza. Todo parte del modelo que elijas y después te la adaptan y personalizan. Lo puedes elegir todo, interior, pintura... En total invertí unos 22.000 euros, incluyendo la equipación», explica satisfecho porque este tipo de empresas te preparan el food truck para facilitarte los certificados sanitarios. «Aquí todo está pensado desde el minuto uno para poder instalar una cocina y tener todos los permisos y garantías».

Aunque desde fuera pueda parecer pequeña, el tamaño engaña. «Mide 5 metros de largo, 2 de alto y 2,5 de ancho, pero al entrar tienes mucha movilidad. De hecho, yo para los pequeños eventos voy solo pero en los grandes me acompañan colaboradores y trabajamos sin problema». El comienzo no fue fácil ya que la puesta en marcha coincidió en el tiempo con la pandemia. Además ha elegido una zona donde la temporada, por razones climáticas, es más corta que en otras plazas como el sur o el levante. «Aquí dura lo que dura, de mayo a octubre, pero no lo veo como un hándicap. Me gusta la temporalidad porque así puedo hacer otras cosas complementarias como ser profesor del nivel 3 de FP en Sumillería en la Ciudad de la Educación San Gabriel o las catas por encargo».

A diferencia de los food trucks en 'El Majuelo', manda el vino. Según explica, toda la carta está pensada para maridar con vinos y la cocina es muy fusión con toques de asiático. Es además el rey de los bocadillos temáticos. «He diseñado, por ejemplo, el bocadillo 'Tempranillo', que parte de un guiso muy lento de osobuco con vino de Ribera del Due-

ro con cebollas encurtidas y salsa Sriracha, que le da frescura y tanicidad. Luego tengo también el bocadillo 'Garnacho' que es una interpretación del bocadillo vietnamita, con pollo macerado durante 24 horas en salsa de cinco especias chinas y luego se hace al momento a la brasa y se completa con encurtidos de nabo y zanahoria con hojas de cilantro y salsa picante».

Su hamburguesa vegana 'Albillo', hecha con arroz, avena y remolacha, triunfó en la última edición de Sonorama Ribera. «Me ha costado encontrar una receta atractiva vegana pero gustó tanto que se ha quedado en la carta», asegura decidido a intentar volver este año a Sonorama.

Alahora de elegir el vino se lo piensa mucho. «Intento siempre que sean productores pequeños, proyectos interesantes y nunca masificados y por supuesto que me gusten», detalla sin olvidar los amontillados, finos y manzanillas. «Como soy formador homologado de vinos de Jerez, que son fabulosos, siempre complemento con este tipo de vinos».

Aunque empezó con mal pie porque coincidió con la pandemia, «cada vez hay más demanda». «También la alquilo para eventos a empresas. Además al ser un remolque la puedo trasladar sin problema pero claro el traslado tiene un precio».

Daniel podía haber elegido cualquier ciudad o punto de España, pero ha preferido quedarse en la Ribera del Duero, concretamente en el pueblo de sus abuelos y bisabuelos, Adrada de Haza. «Es un pueblo maravilloso y uno de los pocos que conserva el colegio, algo principal porque tengo hijos pequeños, pero es que además hay muy buen ambiente y muchas actividades, mucha vida. No lo cambiaría por nada».

Ahí vive con su mujer, Cheryl, una islandesa amante de los animales que tenía claro que quería vivir en un pueblo. «Compramos la casa de mis bisabuelos donde creció mi padre y la rehabilitamos. Estamos como queremos», termina.

## La Policía investiga tres incendios intencionados en Aranda

L. V. ARANDA

Cuatro días después de que apareciese la ermita de San Pedro infestada de grafitis, tres edificios del barrio de Santa Catalina han sufrido lo que parece incendios intencionados. En uno de ellos, en un inmueble de la calle Pedrote, un hombre de 37 años y una mujer de 24 tuvieron que ser atendidos en el hospital por inhalación de humo. El servicio de Emergencias asistió además a dos policías locales que intentaron sofocar el fue-

No fue un hecho aislado. La Policía Nacional investiga otros dos incendios en un bloque de la calle Los Pozos y en la calle Zazuar, situados en el mismo barrio. Según explican los vecinos, «unos adolescentes» quemaron papeles en la puerta del piso tercero. «Gracias al buen olfato de los vecinos, se ha podido sofocar sin causar daños personales», explica el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Antonio Adelino. Al parecer se ayudaron con alcohol y un líquido inflamable para prender los papeles y el felpudo. «Esto senos vade las manos. Menos mal que había gente en el edificio y han actuado con prontitud, si no, arde todo», lamenta.



Cristian David Taborda Arango.

## Aranda busca a un hombre desparecido

L. V. ARANDA

Responde al nombre Cristian David Taborda Arango y en estos momentos está desaparecido. El último día que se le vio fue el 9 de junio en la capital ribereña.

Según informa la asociación SOS desaparecidos, tiene 44 años, mide 1,75 cm, es de complexión atlética y tiene los ojos oscuros y el pelo canoso. En el momento dela desaparición llevaba un pantalón de deporte gris, una camiseta negra, zapatillas negras y portaba un maletín negro y rojo.

Las personas que sepan algo deben llamar a los teléfonos: 649.952.957 y 644.712.806.

# Una carrera, juegos tradicionales y teatro en favor de la Igualdad

Aranda de Duero presenta un programa pensado en toda la familia

### L. VELÁZQUEZ ARANDA

Convencidos de que la lucha por la igualdad real se trabaja cada día, las concejalías de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Aranda se unen para presentar 'Construye relaciones igualitarias', un programa de actividades que incluye deporte, juegos tradicionales y teatro.

Para empezar, el sábado 22 de junio, y gracias a la colaboración del club Corzo, Aranda celebrará la Carrera urbana Mujer en Orientación, una iniciativa abierta a todas las familias ya que no hace falta estar federado. Habrá camisetas de regalo para las primeras 500 inscritos y premios para las distintas categorías. La carrera partirá a las 10.00 horas de la plaza Mayor. La inscripción es gratuita y está abierta a hombres, mujeres y niños.

Por otro lado, la asociación La Tanguilla ofrece 3 jornadas de juegos tradicionales co-educativos para la Igualdad, que tendrán lugar los días 25, 26 y 27 en las instalaciones exteriores del polideporti-



Imagen de la presentación organizada por el concejal Andrés Gonzalo. ECB

vo Santiago Manguán.

La actividad se dirige a jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Las inscripciones se pueden formalizar en los dos centros CEAS, del edificio de Las Francesas y de la calle Silverio Velasco. Como broche final el programa incluye dos obras de teatro: 'Margarita o el Lenguaje de los Signos', de Compañía Benamate, el martes 25 de junio, y 'Sex o no SEX', de Oihulari Klown. Ambas representaciones comenzarán a las 20.00 horas en la Casa de Cultura.

# CASTILLA Y LEÓN

# Mañueco irá a los tribunales por el «robo» ante la condonación de deuda a Cataluña

• La Junta acusa a Sánchez de ser un «urdidor de desigualdades»: «Roban a Castilla y León» • El presidente confirma que centros de salud y consultorios «van a funcionar de acuerdo a la normativa» en verano

#### VALLADOLII

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que acudirá a los tribunales ante el «robo» del Gobierno a Castilla y León por la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Así, defendió que el Ejecutivo autonómico llevará a los tribunales «la igualdad» de los españoles.

Fernández Mañueco avanzó esta acción durante su intervención ante el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, quien se interesó por las políticas de despoblación de la Junta.

En su respuesta, el presidente de la Junta señaló al Gobierno de Pedro Sánchez como urdidor de las «desigualdades» con políticas que llevan a España «a la ruina».

«Habla de igualdad hoy, cuando el PSOE y Sánchez han vuelto a romper la igualdad de los españoles, dio la Moncloa por siete votos y la Amnistía y ahora quiere comprar la Generalitat por 15.000 millones de euros, roban a Castilla y León y lo defenderemos en los tribunales», afeó el presidente después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya avanzado que el Gobierno negocia ya con ERC la condonación de la deuda y una financiación «singular». «Lo único que puedo hacer es dejarle a usted -- Luis Tudanca-- celebrar sus derrotas como si fueran victorias y seguir vendiendo a Castilla y León y a España a sus socios radicales y separatistas», concluyó Mañueco, informa Europa Press.

Esta fue una de las intervenciones del número uno del Ejecutivo regional en el Pleno de las Cortes, un pleno que comenzó con la lectura del artículo 2 de la Constitución, referido a la unidad de la Nación española, por parte del presiente de las Cortes, Carlos Pollán, después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.

Por otro lado, Mañueco, defendió las políticas «útiles y eficaces» que aplican, reconocidas «en las urnas», con las que la población tiene un saldo favorable en población, con 13.000 habitantes más en los dos últimos años; mientras que Luis Tudanca, afeó los recortes en



El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante una intervención en el pleno. ICAL

servicios públicos que «no ayudan» al reto demográfico.

En el primer 'cara a cara' entre el presidente y el jefe de la oposición socialista después de las elecciones europeas, Tudanca preguntó cómo piensa resolver la Junta el problema demográfico en Castilla y León y Fernández Mañueco replicó con la crítica a Pedro Sánchez por sus «ataques» a la Comunidad y con los últimos resultados de las elecciones europeas.

## EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDADA SE CELEBRÁ ANTES DEL 30

La Junta de Castilla y León pidió formalmente a las Cortes la celebración del debate del estado de la Comunidad antes del 30 de junio, en este segundo periodo de sesiones, como recoge el Reglamento del Parlamento de la Comunidad. Así lo trasladó el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior

al Consejo de Gobierno en la que informó del acuerdo de solicitud del debate que ayer se registró en las Cortes de Castilla y León, encargadas de fijar la fecha para su celebración. Fernández Carrriedo animó a que el debate sea una «gran oportunidad» para debatir los problemas reales de la gente y aportar propuestas de futuro en una Comunidad que «funciona al máximo nivel» y confió que se celebre en un ambiente «de sosiego y de intercambio de opiniones que sean fructíferas para el día a día de la gente». El vicepresidente de la Junta y los diez consejeros comparecerán en sus respectivas comisiones de las Cortes en el mes de julio.

«La despoblación es un problema global», volvió a argumentar el presidente de la Junta, que puso en valor el trabajo de su Gobierno con políticas de calidad de los servicios públicos o reducción de impuestos y se preguntó por «lo que hace» el Ejecutivo central.

Tudanca recordó que Castilla y León, si gana población, es por la reforma laboral que ha permitido que más personas se incorporen al mercado laboral y por la llegada de inmigrantes, donde centró la critica en el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ausente en el pleno por su permiso de paternidad.

En este punto, afeó que la derecha votara en el Congreso en contra de ampliar el permiso de paternidad pero ahora el vicepresidente Juan García-Gallardo disfruta del mismo por el nacimiento de su primer hijo, a lo que añadió la censura por las palabras del dirigente de Vox sobre la llegada de inmigrantes a León al espetar que «los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país», informa Ical.

«Además de racista, machista, ya podía tomar alguna medida», instó Tudanca, que, además, criticó que el vicepresidente esté de baja en sus funciones para algunas cosas y no para otras, como cuando ayer participó en Barcelona en un acto de Vox para la constitución de la Mesa de Trabajo de la Unidad de España. El presidente replicó que Castillay León es una tierra de acogida y la Junta presta servicios a todas las personas que lo necesitan y subrayó que la posición en materia de inmigración del Gobierno de la Comunidad, la marca la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Mientras Tudanca censuró las políticas de la Junta, de recorte de servicios y de votar en contra de «los avances» que ayudan al reto demográfico, Fernández Mañueco puso en valor el apoyo a las familias, la reducción de impuestos, la calidad de los servicios o que las universidades de Castilla y León han demostrado su capacidad para atraer a estudiantes foráneos.

El socialista terminó con la reiterada petición de una ley integral por el reto demográfico y con la advertencia del lema de las Edades del Hombre que es «hospitalidad», tras señalar que en esa materia hubo una Estrategia y después una Agenda y se esta a la espera de una norma. Fernández Mañueco acudió a la ristra de «agravios» del Gobierno a Castillay León, donde citó, entre otros, el cierre de minas, de la estación de esquí de Navacerrada, la ruptura del equilibrio entre el lobo y el ganadero, las directivas del azúcar, el vino y la reducción de la frecuencia de trenes.

«Para despoblación su electorado y para sangría su partido», replicó el presidente, que insistió en la ruptura de la desigualdad por parte del Gobierno, como en la amnistía o condonación de la deuda a Cataluña, y en «la ruina» de las políticas de Sánchez para Castilla y León. Finalmente, remató con que hay un saldo favorable en población con 13.000 en los dos últimos años y 52.000 en cinco, donde Tudanca recordó los 158.000 habitantes perdidos desde 2008.

#### **CENTROS DE SALUD**

En relación a la sanidad de cara a la época estival, Mañueco aseguró que los centros de salud y los consultorios de PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



LEÓN **SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA SORIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

# CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

la Comunidad «van a funcionar de acuerdo a la normativa» durante el verano, ante las críticas del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, que calificó el plan de contingencia de la Consejería de Sanidad para el estío como «más de lo mismo»

Pascual cuestionó la situación de la asistencia sanitaria en la Comunidad porque «se pueden hacer más cosas», a lo que Mañueco respondió que aunque «sin duda, puede mejorar», actualmente la sanidad de Castilla y León «funciona y es satisfactoria», debido a contar con el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad, una mayor inversión en infraestructuras y unos elevados índices de satisfacción.

«Quien está fallando, no a las comunidades sino a las personas que viven en el territorio, es el Gobierno de España», aseguró Mañueco en surespuesta, aseverando que el Ejecutivo nacional «falla en dos cuestiones fundamentales». Por un lado, según el presidente dela Junta, no existe «una financiación adecuada» y, por otro, no se está «suministrando de profesionales a las comunidades para que puedan afrontar los problemas y atender mejor a los pacientes y usuarios de la Sanidad pública».

Todo ello mientras «un día como hoy, se anuncian regalos a los socios separatistas de más de 15.000 millones de euros de los impuestos de los castellanos y leoneses, que en vez de ir a Educación y Sanidad, van destinados a pagar los favores de Sánchez», algo que, según Mañueco, «nos duele a todos».

La inicial respuesta del presidente de la Junta no satisfizo al procurador de Por Ávila, que lamentó la «muy desigual» gestión sanitaria por provincias y denunció los problemas existentes por las carencias en el transporte sanitario aéreo de la Comunidad o por las plazas vacantes que «afectan de manera desigual» a las provincias de Castilla y León, más aún durante el verano por ser el territorio castellano y leonés un lugar de recepción de ciudadanos en los meses del estío.

«Me sigue contestando que la situación es idónea y no lo es», reprendió Pascual a Mañueco, recordando que las encuestas son favorables porque «todo depende de la pregunta» y porque «gran parte de esa satisfacción es por el trabajo de los profesionales» del sistema sanitario de Castilla y León.

Mañueco recordó entonces al representante de Por Ávila que fue directivo del sistema sanitario de Castilla y León durante varios gobiernos del PPy «por eso, aunque no lo quiera decir, coincide conmigo en que el sistema público de salud en Castilla y León y en Ávila funciona y es satisfactorio».

De hecho, presumió de que Castilla y León cuenta con «la mayor red de Primaria del país y la mejor ratio de médicos», frente a la «inacción» de la que culpó a la ministra de Sanidad ante la falta de profesionales sanitarios.

# El Gobierno admite otra descoordinación con la Junta en la llegada de inmigrantes a León

La Delegación reconoce que no informó a Familia hasta el miércoles del traslado de 169 refugiados, un día después de que lo hubieran contado los medios, y da la razón a las quejas de Mañueco

#### RAÚL RUANO VALLADOLID

El Gobierno de España admite una nueva descoordinación con la Junta en la llegada de inmigrantes a la provincia de León. La Delegación informa a través de un comunicado que «trasladó de forma diligente el miércoles 12 de junio a la Gerencia de Servicios Sociales, en concreto a su titular, toda la información que el Ministerio competente facilitó a esta Delegación en esa misma fecha acerca de la puesta en marcha de un centro de acogida de personas migrantes en el municipio leonés de Villaquilambre cumpliendo con su deber de información». La Delegación indica que fue el miércoles cuando dio aviso a Familia del traslado cuando la información se había publicado por los medios de comunicación un día antes, el martes 11. Es decir, admite una descoordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones porque, a raíz del texto de la Delegación, ellos mismos también tuvieron constancia de la llegada de 169 refugiados a León el propio miércoles, cuando ya habían llegado al municipio de Villaquilambre y la noticia ya estaba publicado por los medios.

Un error de Inclusión que ha puesto palos en las ruedas a la Junta a la hora de prestar un servicio correcto a estos refugiados ya que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades o la de Sanidad se enteraron de su llegada a través de la prensa, cuando los 169 inmigrantes ya estaban en suelo leonés, sin la antelación necesaria para poder preparar su llegada.

Este comunicado de la Delegación del Gobierno viene a dar razón a las quejas del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El número uno del Ejecutivo regional cargó en sede parlamentaria por la falta de «información» y «coordinación» en esta materia. «La Delegación del Gobierno o se entera o sobra, o se entera de lo que hace el Gobierno de España en esta tierra o sobra», expuso el jefe del Ejecutivo autonómico en las Cortes y que el citado comunicado viene a darle la ra-

Esta notificación se envía desde la Delegación después de estas palabras de Fernández Mañueco: «Exigimos al presidente de la Junta respeto a la institución y al delegado del Gobierno, y le instamos a que consulte con su equipo de Gobierno antes de difundir falsas informaciones que se suman a los exabruptos y las declaraciones xenófobas de suvicepresidente», recoge el texto.

Una falta de comunicación que también ha perjudicado a otra administración, al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE (mismo par-



Reunión de vecinos de Villaquilambre ante la inminente apertura del centro de migrantes. ICAL

## VECINOS DE VILLAQUILAMBRE, PREOCUPADOS «POR LA SEGURIDAD EN LA ZONA»

Varias decenas de vecinos de diferentes localidades pertenecientes al municipio leonés de Villaquilambre se reunieron en la tarde de este jueves para tratar de «buscar soluciones» ante la inminente apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá

en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León. Ya este miércoles alrededor de medio centenar de vecinos se concentraron en el parque de la localidad para mostrar su rechazo a la creación del centro, así como su «preocupación por problemas de seguridad

que podría generar en la zona». «De ellos y de nosotros dependerá que la estancia sea más o menos tensa», aseguraron, según Ical, al tiempo que denunciaron que las instituciones implicadas «no han escuchado la voz de los vecinos», a los que «no han consultado», a pesar de tratarse «una población vulnerable en infraestructuras de todo tipo». Además, han abierto una campaña de recogida de firmas a

través de la plataforma Change.org y, bajo el título 'No al centro de menas de Villarrodrigo de las Regueras' ha registrado más de 1.600 firmas en sus primeras 24 horas.

"Van a utilizar un hotel cerrado hace once años para reubicar a 150 menas procedentes de Canarias, con el riesgo que eso supone para la convivencia en un municipio donde viven familias con niños y muchas personas mayores solas», aseguran.

tido que el del delegado del Gobierno) y la UPL se reparten la Alcaldía. Tampoco ha contado con el tiempo suficiente para preparar la llegada de estos refugiados venidos desde Canarias y ha provocado una gran sorpresa en los vecinos del cuarto municipio de León.

Llama poderosamente la atención esta falta de entendimiento entre administraciones que además están bajo el mismo signo político. La ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones estuvo el pasado 30 de mayo en Valladolid, en la Delegación del Gobierno junto a Nicanor Sen. Visto la falta de previsión y actuación, no sabemos a qué vienen los ministros a Castilla y León.

Desgraciadamente esta historia no es nueva para la Comunidad. El pasado año ocurrió una situación similar cuando 250 refugiados desembarcaron en el municipio vallisoletano de Medina del Campo. Su alcalde, Guzmán Gómez, criticó abiertamente que se enteraron de la llegada de estos inmigrantes cuando ya estaba en el balneario de Las Salinas y a través de los medios de comunicación. Una situación que se repite, una nue-

ve falta de previsión y coordinación a la hora de acoger refugiados en Castilla y León.

La llegada de 169 refugiados de Canarias a la Comunidad ha traído consigo un doble criterio en el seno de la Junta de Castilla y León. García-Gallardo cargó contra la llegada de estos inmigrantes: «Que los acoja la ministra en su casa o billete de vuelta a su país». Unas palabras que fueron desautorizadas por el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo del PP: «La posición de la Junta en materia de migración es la que manifestó la consejera de Familia. Castilla y León es una tierra de acogida», mismo argumento que Mañueco en el pleno de las Cortes.

Así pues, la Junta desautoriza las palabras del vicepresidente y su portavoz señala en reiteradas ocasiones que la posición de la Junta es «la que manifestó la consejera de Familia». Isabel Blanco, la titular de Familia, señaló el miércoles que Castilla y León «es una tierra de acogida y solidaria y va a continuar siéndolo, lo cual ha venido demostrando ante las graves crisis migratorias de los últimos años, tales como la de Ucrania, Afganistán

y la constante llegada de migrantes a Canarias». «La respuesta de la Comunidad ha sido, en cada una de estas situaciones, la de recibir y atender a estas personas, que precisan de asistencia a muchos niveles», señaló Blanco.

Discurso totalmente opuesto al que defiende García-Gallardo que ayer criticó al delegado del Gobierno por indicar que «VOX defiende un proyecto del siglo XIX». «Los emigrantes españoles iban a con contrato de trabajo, voluntad de integración y esperanza de regreso a su patria. Los moros vienen, en demasiadas ocasiones, a cobrar ayudas sociales, queriendo imponer sus costumbres y sin voluntad de regresar a sus países. No es lo mismo», manifestó en X.

El Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León y abrirá el 22 de junio con una capacidad para acoger hasta un máximo de 180 personas migrantes que se encuentran en situación de tramitación de protección internacional, «el máximo nivel de protección para un ciudadano».

# Nueva inversión de 23,5 millones para ampliar el hospital de Salamanca

Se realizarán dos nuevas plantas, incrementar consultas, reforzar infraestructuras y hacer dos bloques más para Análisis Clínicos y Diagnóstico de Enfermedades Raras

#### RAÚL RUANO VALLADOLID

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, destina una nueva partida de 23,5 millones para las obras del hospital de Salamanca con el que se pretende conseguir un mayor nivel de dotación de servicios con dos nuevas plantas. Estos nuevos espacios posibilitarán incrementar el número de consultas en diversas especialidades y un nuevo bloque de laboratorio de Análisis Clínicos-Bioquímica.

Sacyl está llevando a cabo la última fase del proyecto del nuevo hospital de la capital charra, el edificio destinado a consultas externas. La modificación del plan funcional ahora viene motivada porque el dimensionamiento de espacio destinado a hospital de día y consultas externas hace casi diez años -cuando se redactó- no se ajusta a las necesidades asistenciales en el momento actual.

De esta forma, se aumenta el número de espacios de actividad ambulatoria, para que puedan acoger las consultas y los gabinetes como espacios de uso polivalentes. Se modifican el número de consultas gracias al incremento de un 50% en los espacios, así como el área de laboratorios clínicos y la incorporación de nuevas unidades de psiquiatría que pasan de 6 a 26.

Los laboratorios son uno de los grandes beneficiados. Ganan en amplitud los laboratorios de análisis clínicos, microbiología y hematología, que se situarán en la planta tercera del edificio de consultas para su conexión con los situados a la misma altura en los edificios I-J del hospital. Se configura así un nuevo bloque de laboratorio de Análisis Clínicos-Bioquímica, respondiendo a la implicación del Complejo Asistencial de Salamanca en la coordinación del Plan Estratégico de Medicina de Precisión y la creación de la Unidad de Referencia Regional de Diagnóstico avanzado de Enfermedades Raras en Pacientes Pediátri-

La especialidad de psiquiatría también verá aumentada sus unidades. El importante aumento de este tipo de patología -y más tras la pandemia-, ha incrementado significativamente la necesidad de espacios destinados a esta actividad.

Junto a ello, la creación del Hospital de Día Psiquiátrico, el Hospital de día Infanto-Juvenil y la Unidad de Trastornos de la Alimentación -esta última ya existente-, así como la Unidad de Alcoholismo, se incorporan a la actividad ambulatoria del hospital, informa Ical.

Tras esta ampliación, el Complejo Asistencial de Salamanca pasará a disponer de 301 espacios/unidades asistenciales, frente a los 207 que tenía el anterior edificio. El refuerzo principal de servicios se centra en Pediatría-pasa de 10 a 16 consultas-; Dermatología -de 10 a 15-; Ginecología -de 14 a 21 espacios-; Cardiología -de 11 a 20-; Alergología -de 8 a 14-o Endocrinología-que aumenta consultas de 8 a 17-

La Gerencia Regional de Salud pretende con estas actuaciones mejorar la atención en el ámbito de la asistencia sanitaria, armonizando la calidad de la práctica asistencial y la humanización del recinto asistencial con los valores, creencias y necesidades de las personas (Plan Persona 2021), diferenciando salas de espera en adultos y pediátricas y la disponibilidad en todas las plantas de baños adaptados para pacientes ostomizados.

Esta autorización supondrá un aumento del plazo de ejecución de 25 meses sobre el calendario previsto, con finalización en el segundo trimestre de 2026.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó un gasto de 308.666 euros, a cargo de la Consejería de Sanidad, destinado al servicio de mantenimiento de las instalaciones de transporte neumático de muestras y ropa sucia en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Con esta contratación, que tiene un plazo de ejecución de 36 meses, se da respuesta a las tareas de mantenimiento de las instalaciones de transporte neumático de ropa sucia y muestras de la marca 'PTS tec GmgH', contrato que incluye los equipos electromecánicos y el software, al objeto de su correcto funcionamiento y de dar una prestación adecuada y eficiente en el citado complejo asistencial salmantino.

# Cambios en Empleo tras la dimisión del comisionado de víctimas del terrorismo

#### FELIPE RAMOS VALLADOLID

Movimiento en las áreas de VOX de la Junta de Castilla y León. La dimisión a petición propia del comisionado para las víctimas de terrorismo de Castilla y León adscrito a la Vicepresdencia, Jesús Enríquez Taule, que fuera concejal del Ayuntamiento de Valladolid con Javier León de la Riva como alcalde, obliga a cambios en la Consejería de Empleo de Mariano Veganzo-

Al hasta ahora gerente del Ecyl, Álvaro Ramos-Catalina, se lo lleva de la Consejería de Mariano Veganzones el vicepresidente Juan García Gallardo para que ocupe la Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil que deja vacante Jesús Enríquez Tauler, tal y como acaba de aprobar el Consejo de Gobierno.

Un movimiento que provoca la llega a Empleo, Industria y Comercio de una víctima de Francisco Igea y Carlota Amigo en la anterior legislatura, el gerente del Servicio de Empleo de Ávila, Javier Luis Jiménez, a quien el entonces vice presidente Igeay la ex consejera Amigo purgaban, tras la marcha de Germán Barrios de la Consejería, junto a los de los gerentes provinciales de Burgos, Fernando Millán; Salamanca, Pedro Grijalba; y Valladolid, Edmundo Cañón; además de la je-



Álvaro Ramos Catalina. ICAL

fa de la oficina territorial de trabajo de León, Ana Guerrero. Javier Luis Jiménez denunciaba y ganaba su cese en los tribunales y tenía que ser reintegrado a su puesto. Cambios que, conviene recordar, llegan con Juan García Gallardo aún ausente por su baja por

Ahora se hará cargo de la gerencia del Ecyl en sustitución de Ramos Catalina, quellevaba8meses al frente del Ecyl y cuyas desavenencias y discrepancias en el seno de la Consejería de Empleo eran evidentes, según detallan las fuentes consultadas por este periódico. Su última polémica llegaba cuando en sede parlamentaria, en una comisión de las Cortes, califi-



Javier Luis Jiménez. E.M.

caba de «paguitas» con las que, según sus palabras, había que acabar, la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital.

Discrepancias que, a decir de las mismas fuentes, se ponían también de manifiesto en el reparto de ayudas del Diálogo Social que la Consejería amplía a otras organizaciones sindicales, más allá de UGT y CCOO, y patronales, además de la CEOE, ya que elhoyya ex gerente del Ecyl quería proteger a la CEOE.

Abogado de formación y con estudios en dirección de empresas, se encargará de las tareas de simplificación administrativa, así como de las actuaciones en defensa de las víctimas del terrorismo, en calidad de Comisionado, detalla la nota remitida a los medios desde la Vicepresidencia de Gallardo. En la misma se detalla que Catalina lideraba l proyecto de simplificación administrativa suscrito entre el Gobierno de España y la CEOE durante los años 2011-2013.

En el caso de su sustituto en el Ecyl, Javier Luis Jiménez, licenciado en Derechoy doctor en Administración Pública, diplomado en Técnicas Tributarias y Fiscales, y diplomado en Prácticas Jurídicas, entre otras cualificaciones profesionales, cuenta una amplia experiencia en los distintos niveles de la administración pública, tanto en la autonómica como en la estatal y en la

De su amplia experiencia profesional, en su faceta autonómica destaca su trabajo como gerente provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en Ávila, durante 11 años, así como su labor como presidente y secretario de la Comisión Ejecutiva Provincial de Ecyl. En la consejería de Educación, en esta misma provincia, ha sido presidente y secretario del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Educación, y vocal en procesos de selección y baremación de profesorado, entre otras tareas. En la Administración del Estado ha sido funcionario del Instituto Nacional de Estadística y Secretario Judicial. Y en la administración local ha sido secretario interventor de varios ayuntamientos, además de asesor jurídico, entre otras muchas ocu-

## El PSOE acusa al alcalde de Béjar de intentar agredir a una concejala

#### VALLADOLID

El PSOE de Salamanca acusó este jueves al alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, de intentar agredir a una concejala socialista tras la Comisión Informativa de Hacienda del pasado martes. Sin embargo, el regidor 'popular' lo niega, exige una rectificación «inmediata» y anuncia acciones legales «muy fuertes» en caso de no producirse. «No todo vale en política», reaccio-

En un comunicado remitido hoy a los medios, el PSOE mantiene que el alcalde, tras dar por finalizada la citada comisión «de manera abrupta y mostrando claros signos de enojo», se «abalanzó» sobre una concejala socialista, cuyo nombre no especifica, a la que se dirigió «de forma amenazante, profiriendo y gritando». Según la versión socialista, tuvo que ser «sujetado» por varias personas presentes en la sala para evitar la agresión física que, desde su punto de vista, «se hubiera producido sin esta intervención teniendo en cuenta la actitud violenta que mostraba el alcalde». Además, el PSOE asegura que la edil tuvo que ser atendida por los servicios de urgencias sanitarias antes de ser trasladada con una «importante crisis de ansiedad».

Algo que el alcalde, en declaraciones a Ical, niega tajantemente. «Se han pasado tres vueltas. No sé qué tiene este sillón que tantas ganas tienen de ocuparlo. Me quitan el sueldo, me tachan de mafioso, de amigo de narcotraficantes, de dictador y ya, rizamos el rizo, y me tachan de agresor», aseguró Martín, antes de avanzar una denuncia «caiga quien caiga». «Esto no se puede permitir. Tanto quieren el puesto y el poder, pero no vale con mentiras», apostilló.

En su relato de los hechos, el alcalde mantiene que al final de la comisión hubo «un 'rifi-rafe' verbal, ni más ni menos». «No he agredido a nadie, ni he insultado a nadie, ni me han tenido que agarrar para nada. Además, había cinco funcionarios, con los cinco he hablado y nadie vio nada. Si en una sala de 20 metros cuadrados, ninguno de los cinco funcionarios que estaban al otro lado de la mesa ven nada, pues no sería como cuenta el PSOE», añadió. Entrando en detalles, Martín insistió en que «no pasó nada».» "Cuando yo salgo de la comisión, una concejala se ríe demíymedice'no sabes lo que dices'. Yo me giro y le digo 'sé muy bien lo que digo', Y no hubo más. Luego han empezado a gritar 'quieto, quieto'y me he ido. No ha habidomás. Ni he ido a agredir a nadie, ni me han tenido que agarrar».

# CASTILLA Y LEÓN





ENRIQUE CARÉRO PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

# «Es fundamental recuperar la línea del Diálogo Social, se necesitan grandes acuerdos»

#### D. M. ARRANZ VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), Enrique Cabero, tendió la mano a los integrantes del Diálogo Social para potenciar este órgano identificativo de la comunidad e instó al Gobierno de la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales a «retomar la línea más alta, más importante y para eso hay que recuperar la confianza en el diálogo».

En declaraciones en el programa La Quinta Esquina de La8 Valladolid, EsRadio y Diario de Castilla y León-El Mundo, Cabero señaló que se trata «del instrumento más útil en los estados más avanzados para hacer políticas nuevas y de transformación que requieren velocidad y gran sacrificio, porque aquello que se ve de lejos no genera compromiso, tenemos que motivarnos todos para recuperar una tendencia que nos permita desarrollar más nuestra comunidad». Un mensaje a navegantes, incluso citando a Adolfo Suárez al hablar de concordia por lo que les pidió «llegar a acuerdos. Lo fácil es renunciar a hacerlos, pero es una mala decisión». Para Cabero es un momento vital para «avanzar en la búsqueda de los acuerdos que necesita la comunidad y centrarlo en la comunidad. Se abre un periodo sin citas electorales y hay que trabajar en aquellas líneas de esfuerzo que necesita la comunidad para aprovechar situaciones que se dan ahora», siempre pensando en la ciudadanía.

Otro de los aspectos clave a juicio del presidente del CES y así lo constató está relacionado con la falta de oportunidades en el territorio para los jóvenes, que agrupan el 12% del total de la población, y con las administraciones que deben asumir «ese liderazgo» para tratar de «gestionar y retener el talento, invertir más en juventud». Esa retención del talento, explicaba es clave llevarla a cabo para «trabajar con planes conjuntos, con fondos extraordinarios, colaboración entre administraciones y son dos vías imprescindibles para estar al más alto nivel. Nuestra comunidad tiene que aprovechar esta ocasión de la transformación, retrocedemos en población, no conseguimos retener talento y actuar aprovechando los contextos y con-



E.M.

## «La ordenación del territorio es una asignatura pendiente»

fiando mucho en el sector empresarial, puntero en muchos ámbitos». También detallaba dos ítems que el Consejo de la Juventud ha puesto en valor en sus últimos estudios como son la preocupación de los jóvenes «por la vivienda para lograr la emancipación y que una sociedad longeva necesita más personas jóvenes». Cabero defendió durante la entrevista también «recuperar el talento sénior y ser conscientes de que podemos complementar lo que se hace con personas de otros ámbitos, comunidades, países para enriquecer nuestro conocimiento y esa transferencia. Es complementario, no sustitutivo, no hay falta de talento, exportamos talento»

Sobre este aspecto indicó las fortalezas del sistema educativo de Castilla y León capaz de «formar personas de otros lugares. Y es razonable que después vuelvan a trabajar en otros ámbitos territoriales. Ser un lugar donde la gente viene a formarse genera repercusión económica. No todo el que se forme aquí debe irse. Debemos quedarnos con parte importante del talento. Tenemos que conseguir una integración más plena entre la empresa, el sistema educativo, el sistema de formación laboral», y planteó un distintivo de empresa formadora que muestre a las que más se implican.

Uno de los hándicaps que encuentra el presidente del CES es «la ordenación del territorio». Partiendo de «una comunidad con gran extensión y poca población» considera que «hay que aspirar a crecer», aunque cree que se ha «desacreditado el medio rural, y se debe revitalizarlo y es buen momento para hacerlo porque ofrece muchas oportunidades de calidad de vida. Y lo que necesitamos es reordenar el territorio y es un esfuerzo político que exige generosidad. No se lleva ahora hablar de acuerdos, pero me gusta la pluralidad, el pluralismo y las diferencias enriquecen siempre el deba-

Enrique Cabero apeló en el programa La Quinta Esquina de La8 Valladolid, EsRadio y Diario de Castilla y León-El Mundo a las potencialidades de la comunidad para fijar población y lamentó que casi 41 años después de aprobar el Estatuto de Autonomía se siga hablando de «si tenemos identidad». Para ello defendió que exista «un mejor conocimiento de la comunidad, las posibilidades, actividades empresariales, públicas y sociales que existen y mantener esa idea para poder plantearse un proyecto vital».

De manera que, a su parecer, se debe trabajar en la «vía del autonomismo útil» y apostar por la región que «ha recuperado terreno en facetas y ámbitos como preferentes», siendo a su juicio «un proyecto colectivo» donde debe existir una colaboración público-pública, y una colaboración públicoprivada: «Es fundamental porque la transformación de los sectores económicos que necesitamos acelerar para ponernos a la altura de otros ámbitos en economía digital y requiere de un trabajo conjunto entre las administraciones y el ámbito empresarial que es el que acaba creando el empleo y la ri-

Por último, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, también habló de la necesidad de «crecer en autoestima» para ser consciente de «la importancia de una comunidad de Castilla y León dinámica que genera conocimiento y que necesita profundizar sobre las oportunidades que nos ofrece la longevidad».



*magen de la concentración*. ICAL

# Las cuidadoras familiares piden más recursos y ser consideradas principales

VALLADOLID

Las cuidadoras y los cuidadores familiares, madres en un 98 por ciento, pidieron ayer más recursos y ser consideradas principales en la nueva Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo anteproyecto fue presentado por el Ministerio de Asuntos Sociales y en el que, según la Plataforma Estatal Cuidadora Principal, no se ha escuchado a las madres y padres de aquellos menores que nacen con discapacidades severas y requieren de cuidados durante toda la vida.

Bajo el lema 'Un cuidador, dos vidas', y reclamando que «no hay perfil profesional que nos pueda sustituir», un centenar de personas se manifestaron hoy frente a la Delegación del Gobierno bajo el paraguas de la Plataforma Estatal Cuidadora Principal y de la Asociación Ayuda a la Dependencia y En-

fermedades Raras de Castilla y León, cuya presidenta, Yolanda de la Viuda, reclamó un «reconocimiento digno» para las madres y padres que llevan «toda la vida» cuidando de sus hijos e hijas con discapacidad «sin derecho a remuneración, a caer enfermas, a tener tiempo para nosotras, a una vejez digna o a un apoyo en caso de pérdida del ser querido».

La principal reclamación, no obstante, más allá de los necesarios recursos para cuidar de estas personas dependientes, es que «los cuidados en el entorno familiar sean el pilar principal de la persona dependiente» cuando esta última sea menor y haya nacido con una discapacidad que obligue a uno de sus progenitores a ser, de facto, su cuidador principal, por ser «insustituible y trabajar 24 horas a la semana durante 365 días al año».

# Vázquez opta a vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

VALLADOLID

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, se perfila como el principal candidato que propondrán las CCAA del PP para la vicepresidencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la reunión de este órgano de coordinación que se celebra este viernes, 14 de junio.

Según fuentes consultadas por Europa Press, Alejandro Vazquez será con «alta probabilidad» el candidato de las CCAA gobernadas por el PP. Este será el primer punto del orden del día del CISNS que se celebrará este viernes, tras la aprobación del acta de la sesión anterior. La elección del vicepresidente está regulada en el Reglamento del Consejo. Por un lado, se exige un quórum especial de asistencia al Pleno, consistente en, al menos, trece miembros del Consejo. Una vez cumplido ese requisito, los consejeros presentes elegirán como vicepresidente a uno de los consejeros por el voto favorable de la mitad más uno

La vicepresidencia podrá renovarse anualmente, siempre que así lo decida el Pleno del Consejo por mayoría simple, y se hallen presentes en la votación al menos doce miembros.

# **ESQUELAS**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** (9:30h a 22:00h)

- Avda. Reyes Católicos, 20
- Barcelona s/nº
- Avda. de los Derecho Humanos, 16
- Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Madre Teresa de Calcuta, 3
- Francisco Sarmiento, 8



## **DOÑA MARÍA BEGOÑA RUIZ VALCARCEL**

Falleció en Tapia (Burgos) el día 13 de junio de 2024, a los 72 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

#### **D.** E. P.

Su esposo: Julián Ruiz Ruiz Hijos: Rodrigo y Begoña. Hijo político: Ricardo. Hermanos: Clemencio (†), Eutiquio (†), Francisca y Benilde Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes día 14 a las 18h, en la iglesia parroquial La Asunción de Nuestra Señora de Tapia (Burgos). Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidac

la velatoria: Tanatorio Albia, Villadiego (Burgos).



# DOÑA JUANA MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

(VDA. DE DON ÁNGEL DE LA FUENTE QUIJANO)

Falleció en Burgos el día 13 de junio, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Ángel y Carmen Fernández-Cedrón; María José y Luis Fidel Blanco. Nietos: Guillermo, Daniel, Íñigo, Celia, Patricia y Luis María. Biznieto: Ibai, Hermana: Adelita Fernández.

Primas: Ana María de la Fuente y Ana García. Y demá familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes a las 15.45h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'.

Efectuándose acto seguido su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 14 de junio de 2024

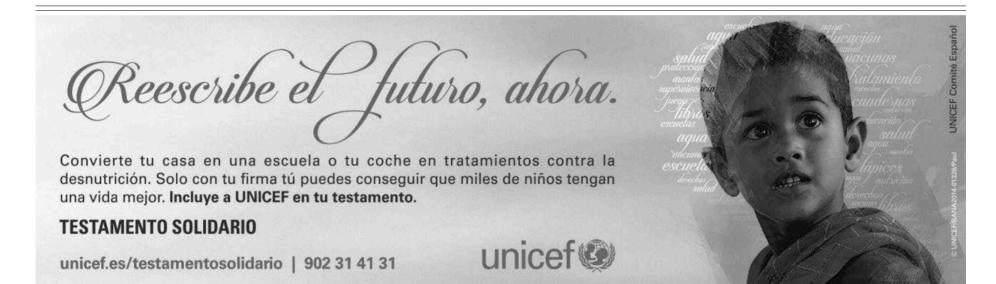

# **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **CULTURA**



Leo Jiménez (izquierda) repasará su trayectoria arropado las grandes voces de Patricia Tapia y Zeta. LEO JIMÉNEZ

# Leo Jiménez, un as del heavy metal en la manga para las fiestas de San Pedro

El excantante de Saratoga, de gira con Patricia Tapia y Zeta (antaño en Mägo de Oz) actúa el 29 de junio en la plaza Nueva de Gamonal / Hadadanza y Cinnamon completan el cartel

**DIEGO SANTAMARÍA BURGOS** Anuncio de última hora para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Todo un notición para los amantes del heavy metal nacional. Leo Jiménez, exvocalista de bandas míticas como Saratoga o Stravaganzza, celebrará su 30 años tras el Apocalispis reventando escenarios en la plaza Nueva de Gamonal. Todo un as en la manga por parte del Ayuntamiento de Burgos por aquello de descentralizar los conciertos y, sobre todo, por ofrecer un aperitivo a los seguidores del Zurbarán Rock que llenarán el parque de San Agustín dos semanas después.

El también artífice de 037-su propio nombre en cifras y al revés- está de aniversario y con ganas de repasar los temas más emblemáticos de su dilatada trayectoria musical. Por si fuera poco, le acompañan dos voces perfectamente reconocidas en la escena metalera, no solo de España sino también de Latinoamérica. Hablamos de Patricia Tapia y Zeta, componentes ambos de Mägo de Oz hasta su abrupta salida de la banda en marzo de 2023.

La veteranía es un grado y Leo Jiménez sigue pegando fuerte. No es de extrañar que los grandes festivales del país cuenten con él. Sin ir más lejos, este fin de semana se dejará caer por el Z! Live de Zamora. Además, también está confirmado para el Leyendas del Rock, que se celebrará en agosto en Villena (Alicante).

Mientras repasar su carrera, Leo también pretende rendir homenaje a los ídolos de su adolescencia. Se avecina, por lo tanto, una noche de grandes recuerdos para la comunidad heavy. No está de más recordar que, al igual que otros conciertos de rock celebrados en la plaza Nueva, la entrada es gratuita.

Aparte de Leo Jiménez y compañía, el concierto cuenta con otros dos invitados de excepción. Poniendo una nota más folk sin perder de vista el metal, los alicantinos Hadadanza tratarán de demostrar por qué su nombre suena cada vez más en circuitos festivaleros.

No podía faltar la representación local, que en esta ocasión correrá a cargo de Cinnamon. Rock burgalés de nueva hornada con buenas perspectivas de futuro. Prueba de ello es su segundo puesto en la última edición del Concurso de Música en Directo de La Rúa, sumamente reñido por la calidad de los grupos y artistas que se presentan



Las dos mazas ya son accesibles al público. MUSEO DE BURGOS

# El Museo de Burgos añade dos mazas ceremoniales a su colección permanente

Fechadas en 1619, se desconoce el lugar de su creación aunque se estima que pueden provenir de los talleres de platería de la ciudad

El delegado territorial, Roberto Saiz Alonso, y el director del Museo de Burgos, Luis Araus Ballesteros, pre-

sentaron ayer dos mazas ceremoniales de plata en su afán por mejorar sus contenidos y ofrecer al público una visión más amplia del

pasado de la provincia. A partir de ahora, ambas piezas formarán parte de la exposición permanente del

Las mazas están fechadas en 1.619, pero en realidad se desconoce el lugar concreto en el que se pudieron producir. Por su elevada calidad y refinado diseño, se cree que su procedencia se encuentra en los talleres de platería que había en la ciudad de Burgos en aquella época. Durante los siglos XV y XVI, Burgos fue uno de los principales centros de producción de orfebrería de la Península, donde trabajaron algunos de los mejores orfebres de ese periodo.

Estas piezas ingresaron en el Museo de Burgos en el año 2.009, una vez adquiridas por el Ministerio de Cultura en el mercado de obras de arte. Hasta ahora se habían podido contemplar en varias exposiciones temporales, siendo también objeto de estudio por algunos investigadores. Desde el mes de junio permanecerán expuestas en la Sala VI de la Sección de Bellas Artes del Museo, dando la oportunidad a los visitantes de disfrutar de estas obras de orfebrería de gran relevancia de la Edad Moderna

#### **LAS PIEZAS**

La estructura de las mazas consta de una vara y de una gruesa macolla que sirve de remate. La vara tiene un perfil ligeramente abalaustrado y concluye en un capitel corintio. La composición de la macolla es más compleja y se basa en motivos renacentistas muy elegantes con entrantes y salientes que buscan dar una sensación de riqueza. Para su ejecución se emplearon diversas técnicas de trabajo del metal como el repujado, fundido y cincelado.

En cuanto a su uso, están ligadas a las celebraciones de una Cofradía del Santísimo Sacramento. Según la inscripción que tienen grabada, fueron donadas a la cofradía por una mujer llamada Inés González, sin que se pueda saber, a día de hoy, en qué lugar se encontraba dicha cofradía. Las mazas como símbolo de autoridad se emplean desde la antigüedad por parte de las instituciones en sus actos públicos.

La presentación de las mazas se completó ayer por la tarde, en el salón de actos del Msueo de Burgos, con una conferencia llevada a cabo por Aurelio Barrón García, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria. Durante su ponencia, habló de ellas y de la platería burgalesa en el Renaci-

# **CULTURA**

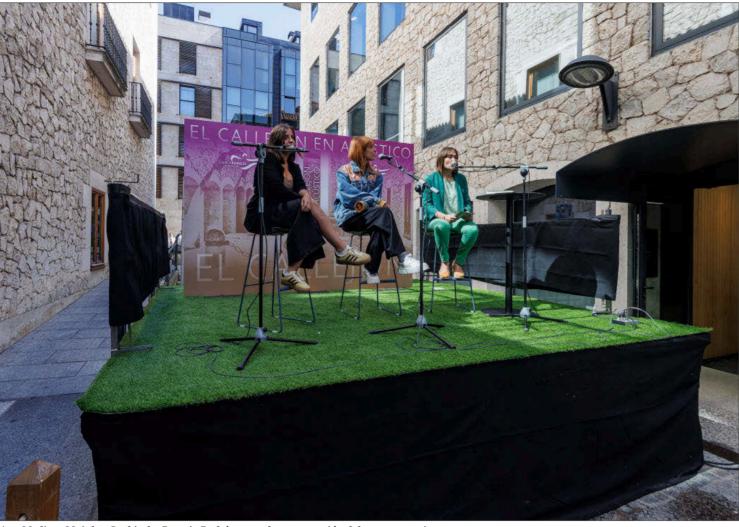

Ana Medina, Maialen Gurbindo, Beatriz Rodríguez en la presentación del nuevo espacio. SANTI OTERO

# El Callejón en Acústico, un nuevo espacio para la cultura

La Fundación Caja de Burgos reconvierte el pasaje de Vicente Lampérez, entre la Casa del Cordón y el

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Es uno de los espacios más emblemáticos del centro de la capital burgalesa pero también, quizá, también uno de los menos conocidos. Un pasaje de piedra e historia dedicado al arquitecto Vicente Lampérez. Gracias a su trabajo, en el Siglo XIX, se inició la restauración de la Catedral. También fue el impulsor de edificios históricos como el antiguo Colegio del Niño Jesús, el Mercurio de la plaza Mayor, el Instituto López de Mendoza e incluso la Casa del Cordón.

Suponemos, por tanto, que vería con agrado que el pasaje que lleva su nombre se trasforme en un lugar dedicado a la cultura. Y lo hace gracias a la iniciativa de la Fundación Caja de Burgos que pone en marcha El Callejón Acústico, entre la Casa del Cordón y el edifico Nexo.

Las madrinas de este nuevo espa-

cio cultural fueron Ana Medina, y Maialen Gurbino, con un encuentro literario para presentar sus últimos libros.

La joven burgalesa Ana Medina, @asidesastre en Instagram, presentó su primer libro titulado Escucha esta canción'. Vinculada al mundo de la música, compositora, confesó que estaba «nerviosa y emocionada, porque esta ciudad es muy especial para mí. Son mis raíces». Su propuesta literaria nace de su experiencia en el mundo de la música. Un proyecto que comenzó hace diez años, con vivencias relacionadas con el mundo de los festivales. Por su parte, Maialen Gurbino, @chicasobresalto en Instagram, firmó ejemplares de 'El arte de ser mediocre'. Un libro autobiográfico en el que plasma sus miedos y rarezas a través de un relato ingenioso.

En el año 2017 autoeditó su primer

disco. En el 2020 participó en Operación Triunfo llegando hasta la semifinal. Ese año su gira Fusión de Núcleo fue todo un éxito y en el año 2021 su propuesta Sinopsis alcanzó el número uno en ventas en España.

Maialen confesó que 'El arte de ser mediocre', nace «porque tenía una crisis compositiva bastante fuerte y decidí volcar las ideas para tener material para sacarlo después. Como casi todo lo que hago en la vida es bastante accidental».

Las dos historias giran alrededor del amor a la música y de la importancia que tiene en sus vidas.

### CICLO DE CONCIERTOS

La propuesta de Fundación Caja de Burgos es convertir el pasaje en una nueva referencia cultural para la capital. Según Beatriz Rodríguez, responsable de Cultura e Innovación Educativa de la fundación, «nace con vocación de continuidad».

El objetivo es dar visibilidad a este rincón tan especial con el objetivo de realizar «eventos singulares y culturales».

Tras el encuentro literario las propuestas se trasladarán al mes de agosto. De esta manera la Fundación quiere ofrecer una actividad cultural a los muchos burgaleses que permanecen en la capital en este mes vacacional por excelencia.

Por ese motivo, la música llenará este nuevo espacio, los cuatro martes del mes de agosto. Se programarán conciertos de pequeño formato, «el aspecto que tendrá en agosto será un poco diferente. Se cerrarán las entradas para generar un espacio especial. Con aforo limitado a 200 personas», explica Beatriz Rodríguez. Un lugar sugerente para conciertos de pequeño formato, con un espacio íntimo en el que disfrutar de la música en las tarde verano.

De esta manera las propuestas se trasladan a los martes de agosto a partir de las 20.30.

El 6 de agosto Cecilia Becks abre el ciclo. Multiinstrumentista, compositora y DJ, bajista de la exitosa banda La La Love You desde 2014 hasta 2023. Presentará en acústico los temas de su primer disco, Ve a terapia.

El martes 13 de agosto le corresponderá el turno a The New Raemon, proyecto encabezado por el catalán Ramón Rodríguez. Componente de bandas como Madison, Madee y Ghouls'n'Ghosts, que presentará su disco más reciente, 'Postales de invierno'.

La cantautora madrileña Mercedes Cañas actuará el martes 20 de agosto con su primer disco, 'Que entren en mi cabeza'. El eje central de su gira por España y Latinoamérica.

Cerrará el ciclo el martes 27 de agosto la cantante y compositora de jazz Miryam Latrece, que estrena su proyecto más íntimo y personal, lleno de tradición, música popular y folclore, acompañada por Luis Regidor y Lisandro Mansilla a las guitarras y voces.

Todos los conciertos tendrán lugar al aire libre a las 20:30 horas y con un precio de 15 euros o de 50 si se adquiere el abono para los cuatro. Ya se pueden adquirir en las taquillas de Cultural Cordón, en CAB.

## Quedan tres días para salvar el órgano de Busto de Bureba

#### BURGOS

El próximo domingo día 16 finaliza la campaña de micromecenazgo puesta en marcha por los 150 habitantes de Busto de Bureba en colaboración con la asociación Hispania Nostra Una localidad que quiere salvar su órgano de origen barroco deteriorado con el paso del tiempo.

Han conseguido reunir 11.000 euros de los 20.000 presupuestados para lograr recuperar las piezas. Para alcanzar esta cifra proponen apadrinar una tecla.del órgano de la Iglesia de San Martín Obispo.

Cada una de las 27 teclas blancas del instrumento se ofertan por 225 euros y las negras,por 275 euros la pieza ya que son tan sólo 18,han considerado que su precio debe ser superior. Una propuesta que busca no dañar el órgano, pero que garantiza que el nombre del donante se recogerá en un libro que se guardará dentro del propio instrumento.

Además, en la iniciativa también ofrecen la posibilidad de hacer lo mismo con el resto de partes del órgano: los tubos pequeños, medianos y grandes están disponibles por 100, 150 o 200 euros y cada uno de los ocho pedales o pisas del instrumento se pueden apadrinar por 300 euros.

En octubre del 2021 crearon la Asociación Amigos del Órgano de Busto de Bureba con el fin de salvar el instrumento. Una joya patrimonial de finales del siglo XVI o comienzos del XVII.

Desde entonces, ha puesto en marcha iniciativas con el propósito de salvar su patrimonio. Han contactado con instituciones como la Junta de Castila y León, el arzobispado de Burgos, así como diferentes empresas, pero no consiguen completar la cifra necesaria para la restuaración.

En este tiempo han logrado reunir 37.500 euros de los 111.379,29 euros del presupuesto que les han propuesto para hacerle una reforma integral al órgano barroco.

La localidad en estos tres años ha recuperado la torre de la Iglesia. Han organizado actividades de todo tipo desde un mercadillo solidario que se ha desarrollado durante todos los sábados del verano, la época de mas actividad en la zona. De esta manera, han contribuido al arreglo de la pieza poniendo en venta todo tipo de objetos. Desde libros, antigüedades, artesanías elaboradas por los propios socios, juguetes.

Las aportaciones económicas conllevan una desgravación de hasta el 80% de su importe.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mall de Redacción: info@ecb-elmundo.com

# 250 actividades para disfrutar del verano en el MEH

Inaugurará las exposiciones temporales 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie' y 'Las manos mágicas'

BURGO

La directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez, acompañada de la gerente y del director científico del Museo de la Evolución Humana, Aurora Martín y Juan Luis Arsuaga, respectivamente, presentaron ayer la nueva programación del centro para el periodo estival, que suma 248 actividades que se realizarán de forma presencial y virtual y cuatro exposiciones temporales, dos de ellas nuevas.

Según precisaron ayer, la nueva programación se sustenta en tres patas: ciencia, didáctica y cultura. Celebra además varios aniversarios como los catorce años del MEH, las tres décadas del descubrimiento de la especie Homo antecessor o los 25 años de la creación de la Fundación Atapuerca.

Las tres décadas del antecessor, especie descubierta en 1994, se celebrarán con la nueva exposición 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie', que explicará cómo las nuevas técnicas de investigación aplicadas al estudio de estos fósiles nos están permitiendo conocer otros muchos aspectos sobre esta especie. La muestra se podrá ver en la segunda plante de las instalaciones a partir del mes de julio.

Además, se estrenará Las manos mágicas' en la sala de exposiciones temporales. Se trata de una propuesta en la que el visitante tendrá la oportunidad de comprender lo que ha supuesto la mano para la evolución humana y en la que se abordarán cuestiones relativas a la anatomía, la biomecánica o las modificaciones que ha sufrido la mano desde los australopitecos hasta nuestra especie. Asimismo, se presentarán algunos de los fósiles humanos más importantes de la mano y el brazo recuperados en los yacimientos de Atapuerca que no habían sido expuestos hasta el momento.

El MEH contará con actividades para complementar las nuevas exposiciones como el ciclo de charlas para descubrir los secretos de Homo antecessor o las actividades que se realizarán con motivo de la exposición sobre las manos, que además de charlas, contendrán espectáculos de magia de manos para que los visitantes, después de cada visita guiada, vean cómo la destreza manual es fundamental en este arte ancestral. El ciclo sobre el Homo antecessor contará con tres conferencias que adentrarán a los visitantes en el fascinante mundo de esta especie con los ponentes Juan Luis Arsuaga, Mauricio Antón, María Martinón, Marina Mosquera y Aurora Martín.

También continuará el ciclo sobre la exposición sobre Juan Valverde de Amusco con dos charlas: una sobre la figura del ilustre médico con el historiador Juan Jesús Acosta y otra con la restauradora del Museo del Prado Almudena Sánchez, quien hablará de la restauración de un Caravaggio. Además de estas dos actividades y, en colaboración con los cines Van Golem, se podrá ver la película 'La sombra de Caravaggio' el 5 de septiembre, presentada por Juan Luis Arsuaga.

En el apartado científico el Museo participa en varias jornadas internacionales como las 'Jornadas Europeas de Arqueología' o la 'Museumweek' o semana internacional de los Museos en la red social X. Además, continúan ciclos como 'Acercando la Ciencia', realizado en colaboración con la Universidad de Burgos y el MEH participará en jornadas como el 'Coloquio Internacional de Geografía Urbana', organizado por las universidades de Burgos y de Valladolid o con una mesa redonda para aprender sobre innovación y tecnología con Hiperbaric y Fundación Atapuerca. Además de todo esto, se sucederán interesantes charlas como la que protagonizará el 17 de septiembre Sara García, primera mujer española candidata a astro-

En el apartado cultural destaca la celebración de los catorce años de recorrido del Museo y el 13 de julio, día del aniversario, se podrá disfrutar del concierto de la cantante Carmen Boza, quien presentará su nuevo trabajo 'Encore' en el salón de actos. La semana de celebración se completa con teatro familiar para los más pequeños y tres charlas sobre Homo antecessor

También habrá numerosas presentaciones de libros -en total nueve obras- varios de ellos relacionados con la ciencia y la evolución humana con autores como Carlos Briones, Virginia Mendoza o Ludovic Slimak. Este último, arqueólogo francés, es uno de los mayores especialistas mundiales en el estudio de los neandertales, siguiendo incansablemente la pista de lo que él llama la criatura. Su libro 'El neandertal desnudo' es un riguroso libro de paleoantropología, pero, sobre todo, un cuaderno de viajes que nos sumerge en una apasionante expedición arqueológica desde las extensiones hela-



Carmen Boza presentará su nuevo trabajo, Encore.

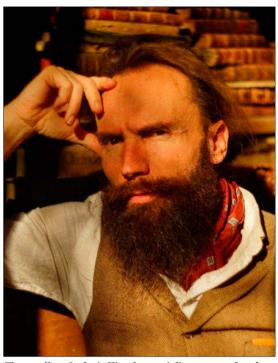

El arqueólogo Ludovic Slimak, especialista en neandertales.



El 'Bricomanazas' de Teatro La Sonrisa llegará en julio.



Músico, pianista y divulgador, Ramón Gener.



'Las manos mágicas' del Mago Josué estarán en acción en septiembre.

das del Círculo Polar Ártico hasta los profundos bosques mediterráneos.

A estas presentaciones se sumará la de Juan Luis Arsuaga con motivo de la reedición de su obra 'Al otro lado de la niebla', un relato con la fuerza de la ficción que une aventura, filosofía y mitología, o la del catedrático de Bioquímica, José Manuel López, quien, por la celebración de los Juegos Olímpicos este verano, nos hablará de la relación entre ciencia y deporte.

La escritora Virginia Mendoza presentará 'La sed. Una historia antropológica (y personal) de la vida en tierras de lluvia escasa', un fascinante viaje por el mundo y la historia del camino de la necesidad de agua del ser humano a lo largo de la historia.

El mundo de la exploración y la fotografía se cuela en este apartado con la presentación del libro 'Bajo el sonido de la Aurora Boreal' de los viajeros José Luis Rivera y José Alberto Puertas. Se trata del primer libro en español sobre el espectáculo de las auroras boreales; una obra que aúna ciencia, exploración, investigación y la experiencia de un escritor y un fotógrafo que han sabido plasmar, durante años, la belleza de un fenómeno que traspasa las fronteras del conocimiento y se adentra, incluso, en los mitos y leyendas.

Un año más el MEH ha preparado una diversa programación para el "Territorio 'Atapuerca'; un nuevo calendario de actividades para dinamizar el entorno de la sierra y para cuyo diseño ha colaborado con entidades como los ayuntamientos de Ibeas de Juarros y de Atapuerca, la Fundación Atapuerca, la Asociación Cultural Amigos del Hombre de Ibeas-Atapuerca (Acahia) de Ibeas de Juarros, el Centro de Iniciativas Turísticas 'Sierra de Atapuerca', la Asociación 'Amigos de Atapuerca' y Paleolítico Vivo. En Ibeas de Juarros, junto a la Primavera Musical y los talleres etnográficos, tendrá lugar la tradicional 'Carrera de los 10 de Ibeas' y la comida con los investigadores. En Atapuerca, las propuestas giran en torno a la famosa representación histórica de la Batalla de Atapuerca.